



### CARMEN MC EVOY Y LA INTROMISIÓN DE DINA $\rightarrow 2$

**ENTREVISTA A ENRIQUE VILA-MATAS** → 34-35





HOY ESCRIBEN:



Rosa María Palacios



Alberto Vergara



José Rodríguez Elizondo



Mirko Lauer

www.larepublica.pe

# La República

Domingo 4.8.2024 Año 43 | № 15,549 **S/3.00** 

**PARA TUESTA SOLDEVILLA:** 

# El fraude del 2000 de Fujimori es parecido al cometido por Maduro

El especialista en temas electorales cita que en el 2000 hubo uso de recursos públicos para la campaña y manipulación de las normas electorales.

Tenían tomado el sistema de justicia y los organismos encargados de los comicios, y habían comprado la línea editorial de algunos medios de comunicación, señaló.

 $\rightarrow$  16-17





Miles de venezolanos tomaron las calles en diferentes puntos del país para mostrar su rechazo al fraude montado por el régimen de Nicolás Maduro. La lideresa María Corina Machado estuvo al frente de la multitudinaria movilización.



ECONOMÍA → 18-19

### Mypes en bancarrota piden cambios en Produce

No les llegan los créditos que solo en el papel están destinados a ese sector.





### Gabriel Ruiz Ortega

El retiro de la presentación de Carmen Mc Evoy y del epílogo de María Emma Mannarelli del libro 200 años después. Los escolares preguntan, los historiadores responden, del Proyecto Especial Bicentenario, por sendos textos de la presidenta Dina Boluarte y de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, habría generado sus primeras consecuencias, con la renuncia del director de la Biblioteca Nacional, Boris Espezúa.

El 2020 se hizo una edición digital de esta publicación sobre la independencia del Perú orientada a escolares, con los escritos de ambas historiadoras, y se imprimió el 2021. Este año se reeditó pero sin reconocer su labor.

Consultada por La República, la reconocida historiadora Carmen Mc Evoy indicó que se trata de "una absoluta falta de respeto al trabajo intelectual de aquellos que precedieron a la actual Dirección del Proyecto Especial Bicentenario (a cargo ahora de Percy Barranzuela, quien también aparece en el libro)".

"Pareciera ser, por la soberbia y caradurismo que muestran, que ellos crearon el universo mientras se la pasan bailando, y es literal, por todo el Perú, sin crear ningún contenido relevante para estos momentos tan aciagos que vivimos", remarcó.

Relató algunos detalles que evidencian el poco interés de la actual gestión en la obra, "Tengo muy presente, y pienso que muchos de los que participaron en el acto lo pueden corroborar, a su actual director Percy Barranzuela prendido al celular cuando se homenajeaba a José Faustino Sánchez Carrión en Huamachuco. Y luego dejar raudamente la sala para no volver a la ceremonia central, salvo la foto de rigor, en honor al Padre Fundador de la República del Perú. A partir de esta anécdota, opino que el acto de mutilar un texto orgánico es una combinación de ignorancia, petulancia y sobonería al poder que, desafortunadamente, ha tomado por asalto el denominado Ministerio de Cultura", advirtió.

Mc Evoy cuestiona los argumentos del director del Proyecto Especial Bicentenario, que tendrásus argumentos para validar la mutilación de los textos e "incorporar a la ministra de Cultura y a la presidenta Boluarte en un libro donde no existe una razón lógica para hacerlo, salvo llevar una ofrenda al poder de turno".

"Más aún, los créditos que ahí aparecen y que tramposamente permanecen, se convierten en el arma 'legalista' para descartar no solamente mi introducción, respecto a

### Investigación por plagio de un libro sigue vigente

• La presidenta Dina Boluarte aún es investigada por un presunto plagio y vulneración a los derechos de autor del libro El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que consignó para postular al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el 2007.

Como se recuerda el año

pasado, el programa 'Punto final' pasó dicha obra por el software Turnitin, y arrojó un 55% de coincidencias con textos escritos antes.

• En la edición del 2004 de este libro figuraban como autores Dina Boluarte, Efraín Anaya, entre otros.

• El Poder Judicial incautó dicha obra en noviembre pasado como parte de la investigación.

200

and desputs

Les escolares
preguntan,
les historiadores
responden

una apuesta conceptual que se remite a la pedagogía republicana de Jorge Basadre, sino el epílogo de mi colega y notable historiadora María Emma Mannarelli. Porque es en el epílogo, también mutilado del libro, donde 'modestamente' se coloca Barranzuela para hablar de visibilizar a catores históricos desconocidos, cuando el gran acto de invisibilizar a dos historiadoras mujeres reconocidas, para enaltecer a sus waykis, lo perpetra él", dijo a este diario.

¿Qué hay detrás de esta postura: acaso una suerte de dictadura avalada por el capricho o es la confluencia de todos los males que aquejan al país?

La historiadora responde: "No existe inteligencia y menos claridad mental suficiente para realizar dictadura cultural alguna. Una dictadura cultural demanda cierto conocimiento de la historia y de la realidad y los actores que llegan por oleadas al Ministerio de Cultura, ahora una suerte de agencia de empleos y feudo de la mejor amiga de Boluarte, lo único que hacen es luchar por sobrevivir. Ese es el *leitmotiv* de su existencia y para ello están dispuestos a todo. Entonces, el peligro acá no son sus luces sino su voluntarismo rapaz que, por ausencia de contenido racional alguno. nos tiene sumidos en la más absoluta mediocridad. Para ellos mutilar un libro es parte de su estilo de vida y eso, pienso yo, es el nervio central de la tragedia que nos embarga y conmueve. justamente en el año del bicentenario en el que se consolidó la independencia del Perú".

Fuentes consultadas por La República ya nos habían advertido sobre los criterios que viene impulsando el actual Gobierno en el Ministerio de Cultura, entre otras dependencias. "No se trata de ideología, si quieres seguir, tienes que ajustarte a lo que digan Boluarte y su gente. Yo me opuse", aseveró una de las fuentes hace un par de meses.

Tal como están las cosas, otras renuncias podrían sumarse a la del director de la Biblioteca Nacional. ❖











# Gracias PERÚ,

### por estas dos décadas de energía y crecimiento

Lo que empezó como un sueño, hoy es una realidad en la vida de millones peruanos.

Hace 20 años, Camisea cambió la matriz energética del país y hoy nos une en cada ruta recorrida, cada luz encendida y cada comida compartida.

En este vínculo encontramos nuestra verdadera energía para seguir adelante y hacer posible lo imposible.

Camisea es parte de la historia del Perú y motor fundamental para su desarrollo y la construcción de un futuro más sostenible.

### Si es gas, es de Camisea

20 años siendo la energía que nos une y conecta

www.camisea20.pe

# **DOMINGO** #TrendingTopic

### LA FRASE -

"Los datos electorales demuestran la voluntad del pueblo venezolano: el candidato Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos"





### **PICOTAZOS**



### Kelly Portalatino

@kellyportalati2

El fiscal pretende hacer un show mediático, demostrando incompetencia. Hoy las notificaciones llegan por los medios de comunicación. Violencia contra una mujer política de izquierda.

@mikemantillaTB

Show el que hiciste tú. fungiendo de observadora en Venezuela, cuando en realidad fuiste para avalar el fraude de una dictadura sangrienta. Te queias de la violencia pero fomentas la violencia contra millones de personas

### LOS NÚMEROS

debe Alberto Fujimori al Estado por concepto de reparación

manifestantes fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en Venezuela desde que empezaron las protestas contra la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro.

### HACE 25 AÑOS .



### Eliot Abrams dice que reelección de Fujimori es un peligro

- Exsubsecretario de Estado de EEUU afirma que el presidente ha perdido amigos en Washington.
- Juez absuelve a astrólogo Héctor Faisal, acusado de difamar a periodistas.
- Cuatro personas mueren en accidente en la Panamericana Norte.

### **BUENAS NOTICIAS** -



### **ORGULLO PERUANO**

### Alonso Correa hace historia en surf olímpico

Después de superar al japonés Reo Inaba, el surfista peruano alcanzó las semifinales de su disciplina en los Juegos Olímpicos de París 2024. A los 17 años ganó su primera medalla de oro en el Open Masculino de los Juegos Panamericanos de Surf 2015. Dos años después alcanzó el mismo resultado en los Panamericanos de Sur de 2017. Es deportista desde muy joven. Probó suerte con el fútbol y el skate, pero se decidió por el mar. "Olimpiadas con condiciones épicas y extremas, la plataforma mas grande del mundo para nuestro hermoso deporte", escribió en su cuenta de Instagram al quedar entre los cuatro primeros de su disciplina.

### **ESTUDIOS DE ADN**

### Investigan procedencia de primeros afroperuanos en Cañete

El equipo de investigación Apacheta del Proyecto de Investigación Arqueológica La Quebrada (PIALQ), de Cañete, hizo pruebas genéticas a los restos óseos de esclavos africanos encontrados en 2017, en un cementerio de la zona. De esta manera, se ha determinado que llegaron al Perú de territorios que hoy son países como Mozambique y Nigeria. Hasta hace poco se creía que solo procedían de Angola, como se afirmaba en la Colonia.



### **LA FOTO DE LA SEMANA**

### La foto más espectacular de los Juegos **Olímpicos**

En su cuenta de Instagram, el fotógrafo francés Jerome Brouillet, residente en Tahití, se describe como un hombre que retrata aventura y deportes. Y Brouillet es en este momento una celebridad de las redes por la foto que le hizo al tres veces campeón mundial de surf, Gabriel Medina. En la imagen, el brasileño flota en el aire, amarrado a su tabla, mientras hace el gesto de ser el número 1, pues acaba de romper un récord olímpico.



Jerome Brouillet



### LA SEMANA QUE VIENE



### CON INVESTIGACIÓN SOBRE INMIGRANTES

### Claudia Cisneros gana el Emmy

Con una serie de cinco reportajes que abordan el siempre complejo tema de la inmigración en los Estados Unidos, la periodista Claudia Cisneros y su productor Javier Solano, de la cadena KRCA (Canal 62), de California, ganaron un Emmy, galardón que premia la excelencia en la televisión estadounidense. La serie fue presentada con el nombre de "Tras los pasos de un migrante" y obtuvo el Emmy en la categoría "noticia de interés humano".

La recordada reportera y presentadora de TV contó que tuvo que trabajar durante un año, en sus tiempos libres, para terminar la investigación premiada.

### AVANCE MÉDICO Se acerca la cura contra

la progeria

Se conoce como progeria a una enfermedad rara que acelera el envejecimiento en los niños y reduce su esperanza de vida. John Tacket fue el paciente más conocido que fue afectado por este mal. Murió a los 16 años. El especialista Francis Collins, exjefe de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, investiga desde hace años esta enfermedad y ha desarrollado una técnica de edición genética que puede frenarla. Ahora está en etapa de ensayo clínico.



# (VERIFICADOR) EL DATO FALSO —



### Piero Corvetto no fue observador electoral en Venezuela

Jefe de la ONPE estuvo en el Perú el día de la votación en ese país.

En redes sociales se asegura que Piero Corvetto estuvo en Venezuela en calidad de observador de las elecciones del domingo pasado. Pero el dato es falso. Registros demuestran que el jefe de la ONPE participó de las actividades por Fiestas Patrias en nuestro país. Una cuenta satírica en X afirmó que Corvetto agradeció a Maduro su supuesto viaje a Venezuela, pero no hay ningún comunicado formal en el que el funcionario hava expresado tal cosa.





### Presentan libro de amistad peruano-china

• En la sala Francisco Bolognesi del Congreso se presentará a las 4 p.m. el libro Cuando China se encuentra con el Perú de Kexin Meng, en el marco del acercamiento entre ambos países. El evento es a iniciativa del parlamentario andino Gustavo Pacheco.

### Reparto de comisiones en el Congreso



 El Pleno del Congreso se reunirá ese día a las 5 p.m. para aprobar la distribución de comisiones entre las distintas bancadas. También se aprobará el número de integrantes de las 24 comisiones disponibles y la Comisión Permanente para el periodo de sesiones 2024-2025.

### Boric recibe a Lula

• El presidente de Chile Gabriel Boric recibirá a su homólogo de Brasil en el Palacio de la Moneda de Chile. Ambos sostendrán una reunión privada, en la cual, además de los temas bilaterales, se especula que podrían tratar el tema de Venezuela, sobre el que tienen algunas discrepancias.

### Martes 6

### Memorias de la bomba atómica

• Ese día se cumplen 79 años de que Estados Unidos arrojó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima en la segunda guerra mundial y Japón lo recordará -como todos los años- con una ceremonia de conmemoración por los millones de víctimas.

### ¿Boluarte en celebración de la batalla de Junín?



El gobernador de Junín anunció que la presidenta Dina Boluarte presidiría la celebración por el bicentenario de la Batalla de Junín el 6 de agosto, pero la población del distrito ha anunciado que no permitirán la presencia de ambos en las pampas de Chacamarca en las celebraciones de ese día.

### Miércoles Wo

### Weinstein a prisión de California

• Un tribunal de Nueva York verá el posible traslado a California del productor de cine Harvey Weinstein, cuya condena de 2020 por delitos sexuales en Nueva York fue anulada, pero tiene otra de 16 años en ese estado de la costa oeste.

### Viernes 9

### Marcha de sobrevivientes

• La Red Peruana de Sobrevivientes realizará una caminata "por la justicia y el apoyo a las víctimas de violencia sexual". La red reúne a víctimas de abusos eclesiales contra niños/as, adolescentes y personas vulnerables y sus aliados/as.

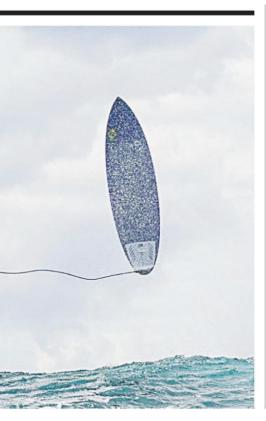

### EDITORIAL

### DINA Y FL DISFRAZ DE PRESIDENTA

Se enfrenta verbalmente con un transeúnte y ahora se apropia de la autoría de un texto para escolares.

l acto mismo de Dina Boluarte de atribuirse la autoría de un libro sin otro derecho que el de "porque puedo", nos lleva a pensar en la respuesta "tu mamá", lanzada a boca de jarro contra un ciudadano que le recriminaba a voz en cuello durante la gran parada militar del 29 de julio.

Ambos son símbolos de la pérdida absoluta del respeto a la investidura presidencial, que la debe obligar a convertirse en la primera servidora del país y a preservar la dignidad de la posición de tan elevada responsabilidad.

Servirse de esa investidura para hacer lo que se le pegue la gana y arrastrar por el piso la simbología del bastón de mando, la banda presidencial y la sujeción de los militares a la autoridad civil, para rebajarse a responder insultos con los ciudadanos que protestan contra ella, es no haber entendi-

do nada de lo que el cargo conlleva y, por el contrario, usarlo como disfraz para seguir abusando del poder del que cree gozar.

Así como responde tan groseramente al transeúnte, con una frase que muestra la intolerancia y la soberbia, así también suplanta en el prólogo a la prestigiosa historiadora Carmen Mc Evoy, quien

fue la coordinadora de la publicación para escolares con ocasión del bicentenario, con irrespetuoso desparpajo. Funcionarios dispuestos a todo por el cargo también sustituyen el texto de cierre escrito por María Enma Mannarelli.

La más alta investidura en el país no representa

poderes omnímodos ni garantiza impunidad. Y en algún momento tendrá que responder por 40 muertes, evidentes signos de corrupción en su Gobierno v una ineficiencia que provoca hambruna y más pobreza.

La investidura presidencial demanda humildad, vocación de servicio, responsabilidad y sobre todo respeto a los

conciudadanos. Es necesario devolverle dignidad al puesto y exigir a los ocupantes temporales que estén a la altura de los requerimientos.

### **OBSERVADOR**

### CARACAS, FL FACTOR RUSO



a reciente pascana del canciller Sergei Lavrov en Caracas por varias horas muestra que va a costar que el bloque ruso suelte a Nicolás Maduro. Este último va a seguir con su probada fórmula de reprimir, persistir, y mantener cara de palo. Edmundo González es el segundo candidato al que el chavismo le roba la elección en ese país.

Para Moscú, Venezuela es importante, por su ubicación, su petróleo, sus compras de armas rusas, y ahora por haber aprendido a vivir bajo instrucciones cubanas: el perfecto subinstrumento. A comienzos del mes pasado dos barcos de guerra rusos pasaron cinco días en el puerto de La Guaira. Maduro parece sentirse cómodo a flote de sus dos portaaviones, Rusia y China.

La evocación del esquema rusocubano de los años 60 es casi automática. Una cabeza de playa para los intereses del Kremlin dentro de la esfera de influencia de Washington es algo que ha interesado a Rusia desde por lo menos la llegada de Fidel Castro a las filas del Comintern. El esquema ruso-venezolano es diferente, pero en el fondo es igual.

La presencia de tanto petróleo ha hecho que hasta ahora financiar a un país chavista sea menos costoso que financiar a un país castrista, siempre hundido en "períodos especiales" Cuba ya no está en condiciones de hacerle muchos problemas a los EEUU, pero la discreción cubana ha sido reemplazada por la guaracha geopolítica chavista.

La elección venezolana del 2024 podría ir más allá de un nuevo robo a los votantes, y acercar a Caracas hacia el centro del conflicto occidente-oriente, hovreactivado como Rusia-Ucrania. e Israel-Irán. Después de todo, este es el mismo Maduro que apoyaba a las FARC dentro del vecino territorio colombiano, entre otras perlas.

Las protestas y los carraspeos de las democracias latinoamericanas siempre han sonado inconducentes frente a la dictadura chavista, porque en verdad el juego es otro. No cabe el llamado de atención democrático, cuando el fraude es parte de un sistema dictatorial totalitario con más de un siglo de experiencia por todo el mundo.

La Cuba imperial quiso llenar América Latina de guerrillas castristas. Maduro ha llenado el continente de sus conciudadanos hambrientos en fuga. Ya su codicia del petróleo de la vecina Guavana lo llevó a movilizar tropas. Es el instrumento de intereses que no son latinoamericanos.

### **CARLINCATURAS**

Escanea el código QR para ver más 'Las carlincaturas'.

La más alta

investidura

del país no

otorga poderes

omnímodos ni

impunidad.



Por Carlin



### **TENDENCIAS**



Alonso Ramos @AlonsoRamosG

Renuncia director de BNP, Boris Espezúa, después del escándalo por cambiazo en introducción en libro sobre bicentenario dirigido a escolares. En nueva edición texto de historiadora Carmen McEvoy fue reemplazado por uno de Dina Boluarte.



Machado @MariaCorinaYA

Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos callarían o atemorizar. Miren la respuesta. La presencia de cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y determinación de llegar hasta el final.



Martín Vizcarra @MartinVizcarraC

Rechazo tajantemente que yo reciba la pensión vitalicia como ex presidente. Nunca la pedí, vivo de mi trabajo como la gran mayoría de los peruanos.

### La República

Director: Gustavo Mohme Seminario director@glr.pe

Gustavo Mohme Llona



Web: www.larepublica.pe | Es una publicación de Grupo La República Publicaciones S.A. Sede en Lima: Jr. Camaná 320, Lima 1, Perú. Teléf. 711-6000. Impresión en Lima: Av. Argentina 3088. Teléf. 711-6000, anexo 504. Chiclayo: Av. Salaverry 600. Teléf. 074-481030. Arequipa: Asociación Santa María, mz. C, lote 3, Parque Industrial Río Seco, Cerro Colorado. Teléf. 054-380910. Iquitos: Calle Calvo de Araujo 6A28. Teléf. 065-231080. Publicidad: juan.vallejos@glr.pe

C Todos los derechos reservados. Hecho el Depósito Legal Nº 15010195-0841. Los artículos firmados son

La República

### CONTRACANDELA

# Hipermetropía

Rosa María Palacios

País Opinión



Nicolás Maduro pretende robarse la elección del pasado 28 de julio? Sin duda alguna. Perdió por lejos y las actas recogidas por miles de los personeros (en Venezuela se llaman testigos) logran reconstruir una realidad que para quien quiera ver es la única verdad indubitable: el presidente electo de Venezuela es Edmundo González por el doble de votación de la que obtuvo Maduro. Hace mucho tiempoque la forma democrática de gobierno no existe en Venezuela. No existe separación de poderes porque el chavismo los controla todos. Cuando no lo logra por los votos, lo logra por la fuerza. Hace años que existen presos políticos, inhabilitados para competir en elecciones, violaciones sistemáticas a los derechos humanos (desde el derecho a la vida hasta la libertad de expresión) ejecutadas por unas fuerzas del orden vigiladas por severos aparatos de inteligencia. No hay disidencias, Madurocontrola el Ejército y en América Latina quien controla el ejército controla el poder.

No es la primera vez que Maduro organiza un fraude ni es la primera vez que el mundo lo denuncia. Pero hay dos cosas nuevas La primera es que María Corina Machado puede probar el robo de la elección. Es tan contundente la prueba, tan potente, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro se apuró a proclamarlo presidente el lunes, sin siguiera haber acabado el escrutinio, sin una sola impugnación y sin publicar ni una sola acta, alegando un ataque cibernético que nadie vio. Hasta hoy, no se han visto las ya famosas actas de votación en la web oficial del CNE. Pero todos podemos verlas, mesa por mesa, (como las publica la ONPE en el Perú) en una web administrada por la oposición.

Lo segundo, a favor de la causa de la libertad, es que millones de venezolanos han



"Si por (FP) fuera,

la ONPE sería un

calco del CNE de

Maduro, pero a su

servicio".

No se puede

hablar de

institucionalidad

mientras se

pretende eliminar

a la JNJ".

perdido el miedo y repudian al régimen. Si se hubiese permitido votar a los 7 millones de venezolanos residentes en el exterior, sus cifras serían peores. Y lo sabe. Hoy Maduro solo tiene de su lado a las fuerzas de

la represión y haciendo uso brutal de ellas va a detener, torturar y desaparecer; cosa que no es nueva en estos 25 años de chavismo.

Venezuela sufre una dictadura socialista que, además de destruir la democracia y negar todas las libertades a los

ciudadanos, ha hecho lo que suelen hacer todas las dictaduras socialistas: matar de hambre a su pueblo. La crisis migratoria de Venezuela es la peor catástrofe humanitaria del mundo. Solo el Perú ha recibido, en muy pocos años, un millón quinientos mil de venezolanos que vinieron a nuestro país no porque este sea un paraíso. Vinieron a trabajar para poder comer. Esta migración. sin precedentes en la historia del Perú, es un desafío que se repite en toda la región.

Defender la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales es una obligación de todo Estado democrático, comprometido por tratados internacionales a honrar estos compromisos. El Perú

tiene una voz importante, no solo por una cuestión de principios, sino porque el desastre económico y autoritario de Venezuela tiene un efecto directo en nuestra sociedad. No nos podemos quedar callados ni ponernos de lado. Es evidente que el canciller llevó una posición firme y correcta a la Asamblea General de la OEA aunque

su inexperiencia diplomática le hizo perder las formas. Sin embargo, poco se consigue en la OEA, una institución casi siempre inoperante. Esta vez, no fue la excepción.

Sin embargo, preocupa internamente que el mismo celo con el que congresistas, ministros y, en general, políticos peruanos, se solidarizan con el pueblo venezolano no exista para solidarizarse con el pueblo peruano. Veamos algunos ejemplos. La represión en Venezuela mata a 12 personas v ciertamente es un horror, pero ¿qué son 49 muertos ejecutados por las fuerzas del orden comandadas por Dina Boluarte? ¿Saben que son para esos políticos? Son nada. Ni una palabra les dedicó la presidente el pasado 28 de julio. Nada,

¿Tenemos separación de poderes? Un Tribunal Constitucional, al servicio del Congreso es lo mismo que tener un Tribunal Supremo de Justicia que siempre resuelve a favor de Maduro. ¿Se respeta la voluntad popular? El 80% quería un adelanto de elecciones y jamás se respetó esa voluntad. ¿Tenemos Estado de derecho? La Constitución se modifica por ley y no pasa nada. Se modifican normas penales para favorecer delincuentes y no pasa nada. ¿Cualquiera puede postular a un cargo de elección popular? No, porque el Congreso se ha dedicado a inhabilitar a sus enemigos políticos, exactamente como sucede en Venezuela.

¿Tenemos un sistema supranacional de protección de derechos humanos? Por ahora sí, pero en permanente desacato (indulto a Fujimori) y con un presidente del Consejo de Ministros que afirma "no descartar" la denuncia del Pacto de San José y, por tanto, la pérdida de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo ha hecho qué país?: Venezuela.

También podemos explayarnos hablando del fraudismo de Fuerza Popular que, a modo de espejo de Maduro, no reconoce los resultados electorales. Meses de desprecio por las reglas del juego democrático que luego se canalizaron en la desesperación (compartida con sus aliados en el Congreso) por capturar la JNJ y así controlar tanto el sistema de justicia como el sistema electoral. Si por ellos fuera, la ONPE sería un calco del CNE de Maduro, pero a su servicio.

Un meme circuló esta semana que describe bien el doble estándar que tienen los políticos peruanos. El texto dice: "Hipermetropía: es cuando una persona ve de lejos, pero no ve de cerca. Ejemplo: ves lo que pasa en Venezuela, pero no ves lo que pasa en tu propio país"

### CATARSIS

### DOBLE ESTÁNDAR DEMOCRÁTICO

Diego Pomareda



127 de julio comenzó la presente legislatura luego de la elección de una nueva Mesa Directiva, con un discurso presidencial de 5 horas y en el contexto de una crisis política en Venezuela.

Frente a esto último, una mayoría parlamentaria ha promovido comunicados y mociones para enarbolar y exigir hacia el extranjero "valores democráticos, la defensa de las instituciones y las libertades

No obstante, resulta inconsistente

reclamar falta de transparencia en las elecciones venezolanas cuando en la presente legislatura se pretende (1) habilitar el enjuiciamiento político a los órganos electorales en el Perú y (2) que sea el Parlamento quien elija a los jefes de la ONPE v el Reniec

No se puede hablar de institucionalidad mientras se pretende eliminar a la JNJ, (3) a los movimientos regionales, y (4) a la Ley Servir. Menos si se busca (5) insistir con el nombramiento automático de más de 150.000 profesores sin previa

evaluación y (6) el aumento de 90 parlamentarios a través de una lev orgánica.

Es imposible defender las libertades republicanas y a la vez tener agendado en el Pleno el (7) darle una "segunda oportunidad" a universidades con licencia denegada; (8) ampliar el plazo de inscripción en el

Reinfo, favoreciendo a la minería informal; (9) debilitar la extinción de dominio; y, (10) derogar la ley que controla la contamina-

Los 10 puntos mencionados, que representan todo lo contrario a lo que se le exige a Venezuela, están pendientes de ser aprobados en la presente legislatura que culmina en diciembre y sobre los cuales debemos de estar alertados

Finalmente, cabe resaltar que esta crítica no supone avalar el fraude electoral ni la dictadura de Maduro, sino, por el contrario, pretende evidenciar la falta de autoridad y el doble estándar democrático que tiene una mayoría parlamentaria para exigirle a Venezuela la puesta en práctica de valores que no defienden en el Perú.

### Pensión a Alberto Fuilmori

Señor Director:

¿Se está premiando la corrupción? La reciente aprobación de la pensión que favorece al expresidente (así con minúscula) Alberto Fujimori es un claro PREMIO E INCENTIVO A LA CORRUPCIÓN

En efecto, no debemos olvidar que cuando enfrentó la acción de la Justicia por la imputación de graves cargos de corrupción cometidos en el ejercicio de su presidencia, al acoger se a la figura jurídica de la Conclusión Anticipada: que otorga como beneficio premial la reducción de la pena. reconoció expresamente haber cometido el delito de corrupción; por lo que se le impuso una pena privativa de libertad y el pago de la reparación civil correspondiente, en favor del Estado: al igual que las otras reparaciones civiles fijadas en las otras sentencias que venía cumpliendo hasta el ilegal y "milagroso" indulto por el que recuperó su libertad; pero de ninguna manera el PERDÓN DE SUS DELITOS como sus partidarios y "constitucionalistas delivery" vienen sosteniendo (y desinformando) interesadamente.

Por lo que, lejos de exigir el pago de la reparación civil señalada en favor del Estado (que conformamos los más de 30 millones de peruanos: y no solo Alberto Fujimori y sus simpatizantes) se le premia con un ilegal pago que saldrá de todos nuestros bolsillos; lo que evidentemente constituye un nefasto INCENTIVO A LA CORRUPCIÓN.

Marco Silva Santisteban T.

DNI 07233036

### No son prácticas culturales

Señor Director:

Para los integrantes del Ejecutivo y del Legislativo qué fácil es olvidar o pasar la página, cuando se trata de problemas o escándalos que les incumbe; tanto es así que en estos últimos días ninguno de ellos recuerda o tiene memoria de los sucesos ocurridos en la provincia de Condorcanqui, donde docentes cometieron delitos contra la libertad sexual en agravio de sus alumnas menores de edad. Ya nadie recuerda las lamentables y deplorables declaraciones del ministro de educación Quero y de la ministra de la mujer Hernández, quienes de una forma vil e inhumana calificaron estos hechos como "prácticas culturales", demostrando el desconocimiento e ignorancia con relación a estos actos punibles, tratando a esta parte de la población como 'ciudada nos de última clase' y que según sus 'elevados criterios' no tienen los más mínimos derechos humanos y consti tucionales: personajes que por dignidad -si es que la tienen- ya debieron renunciar al cargo que ostentan; aclarando que los cargos son para ejercerlos y no para ostentarlos.

Es totalmente denigrante y decepcionante, para esta parte del país que la presidente y todo su séquito de lisonjeros no se ocupen de este tema que al parecer no les interesa o no les llama la atención. Recordarle

### **HEDUARDICIDIOS**

Escanea el código QR para ver más 'Heduardicidios'.



Por **Heduardo** 



al Ejecutivo y Legislativo que el Perú no solo es Lima, también pertenecen al suelo peruano las provincias fronterizas y olvidadas de todas las regiones del país, cuyos habitantes, con sus limitaciones y poca atención, defienden a diario el territorio patrio; también en esos lugares se festeja el 28 de Iulio, con la única diferencia de que no se estrenan coloridos vestidos nuevos ni relojes de los waykis.

Ellos también merecen la atención de todos los sectores del Estado.

William Vásquez Rodríguez

DNI 44115030

### Nuevas 'universidades'

Señor Director:

XEn el megadiscurso presidencial del 28 de julio pasado se anunció como propio la creación de 11 nuevas universidades públicas, asunto que ya lo había dictaminado antes el Congreso; lo cual confirma la alianza Legislativo-Ejecutivo.

Es obvio que en este tiempo de creación de "universidades como cancha" no están orientadas a generar economía del conocimiento, sino más bien están dirigidas al clientelismo político y a favorecer sus intereses

De hecho, los sucesivos ministros de Educación y desde la creación de la Sunedu no se preocuparon de diseñar una política nacional para las universidades peruanas ni mucho menos existe un plan nacional de educación superior universitaria, en la que se prevea las universidades y carreras que el Perú necesita para acelerar su transformación hacia el desarrollo o. asimismo, se prevea la cantidad con calidad de profesores nombrados. Más bien se optó por la politiquería del Congreso, del nombramiento au tomático en profesores auxiliares, de docentes contratados, sin pasar por el filtro de la meritocracia y sin que los rectores se pronuncien.

Al no existir un plan, no se puede prever la inversión para mejorar y renovar las infraestructuras académicas v de investigación.

Pues bien se necesita que la universidad peruana aporte a la economía del conocimiento, ya que es la mejor forma de crear un motor de crecimiento eficaz.

Para ello se debe, tal como la Unesco recomienda, hacer un nuevo contrato social para la educación universitaria, siendo "su punto de partida la visión compartida (de los miembros de la sociedad) de la finalidad pública de la educación".

Esto implica:

1. Exigir una legislación adecuada para modelar la universidad peruana. Ello requiere reimaginar a aquella, trabajando juntos para crear el futuro que sea compartido e interdependiente.

2. Generar un plan nacional quinquenal, con tendencias a largo plazo, antes que obcecarse en el cortoplacismo de creación de universidades en el papel.

3. Reforzar la educación universitaria de pre y postgraduación como proyecto público y bien común evitando su tragedia en la que está sumida.

Edwin A. Vegas Gallo

DNI 02771235

### Fraude en Venezuela

Señor Director:

Es imposible que los peruanos creventes en la democracia. defensores de las libertades y respetuosos de la voluntad popular, permanezcamos indiferentes ante el drama que viven los hermanos venezolanos; tanto los que hoy están luchando en las calles de su patria, como los más de 8 millones que han tenido que abandonarla por el fracaso y las atrocidades generadas por los regímenes chavista-madurista, sobre todo en los últimos trece años de su diabólica dictadura.

La sucesión de acciones represivas de Nicolás Maduro, atentando los derechos humanos de quienes defienden el triunfo de la oposición democrática. que se viene dando con mayor salvajada después del fraude en las elecciones del último 28 de julio, nos merecen una categórica condena y repudio; así como la total coincidencia y respaldo a la posición y expresiones de nuestro canciller ante la Asamblea de la OEA; sustentadas no solo en una lógica republicana, sino en la serie de compromisos de defensa de los derechos humanos y defensa de la democracia, suscritos soberanamente por el Perú.

El tema no queda allí; tiene episodios colaterales que tenemos la obligación de aclarar y rechazar. Es temerario (...) el atrevimiento déspota de difundir la calumnia de Maduro: "El Perú tiene centros de preparación"; cuando, por el contrario, no cabe duda de que las modalidades que perpetra la dictadura y sus CNE, FFAA y fiscalía, en contra de la heroica oposición en Venezuela, son iguales a las de la organización criminal El tren de Aragua (que secuestra, ordena asesinatos, chantajes, roba, etc.). Con su lógica, también podríamos decir que el chavismo-madurismo nos exportó su engendro.

Así mismo, el hecho que la dictadura madurista pagó el viaje a Venezuela de congresistas peruanos de su línea política para que asistan como "veedores" a "sus elecciones" no solo muestra el grado de irresponsabilidad v fanatismo de los que viajaron dejando de asistir a la ceremonia más importante del 203 aniversario de nuestra independencia (incumpliendo así los art. 5 v 23 del Reglamento del Congreso y violando el Art. 92 de la Constitución), sino su nula falta de ética al prestarse a ser cómplices del fraude, mancillando la solemnidad y prestancia del cargo de congresista. Su conducta debe ser procesada ante la Comisión de Ética, es un tema de dignidad y de imagen institucional.

Ojalá que los sucesos originados por la dictadura en Venezuela sirva a los pueblos de América para reflexionar acerca de su participación y votación en la elección de sus gobernantes

Pedro Morales Mansilla

### Respuesta del director

Estimado lector, efectivamente nuestros políticos -salvo honrosas excepciones- tienen la pésima costumbre de contradecirse y desconocer la virtud de la coherencia. He ahi la importancia de elegir bien en los próximos comicios. Lo que sucede en Venezuela es un claro fraude electoral, el que como demócratas debemos condenar y denunciar.

### De incoherencias y contradicciones

Señor Director:

Lo de Venezuela es un escandaloso fraude electoral perpetrado por la dictadura madurista

¿Cómo comprender la actitud de algunos grupos —que se dicen de izquierda-que acá plantean luchar contra la actual "dictadura congresal", y que ahora apoyan y saludan el "triunfo" a todas luces fraudulento de Maduro?

¿Con qué cara FP y en general nuestra derecha 'facha' exige el respeto a los DDHH en Venezuela y acá se zurran en ellos, desacatan las senten cias de la Corte IDH e incluso plantean 'machaconamente' salirse de ella?

No, señores. Para recuperar la credibilidad política hay que ser coherentes. Aquí y allá no hay democracia. Por lo tanto, como dijo recientemente Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, aquí y allá es legítimo el derecho a la insurgencia.

Dr. Edgar Linares Huaco

DNI 19862158

# Salhuana, continuidad y alarma en la Mesa Directiva

ENROQUE Y ALIANZAS. El nuevo presidente del Congreso tiene un perfil menos beligerante que su antecesor, Soto, pero escala en las preocupaciones por los lazos de grupos ilegales con el Parlamento. Su travectoria además muestra virajes y denuncias.

# La persistencia de Salhuana CASI SIN CAMBIO. Eduardo Salhuana toma la posta de Aleiandro Soto en la presidencia del Parlamento en medio de serios cuestionamientos dictador Alberto Fujimori. congresista de Renaci-FOTOILUSTRACIÓN: RICARDO CERVERA

### David Pereda Z.

Eduardo Salhuana empezó sus días de presidente del Congreso con una calma que contrasta con el cúmulo de demandas, cuestionamientos y pretensiones que debe afrontar, además del descrédito ciudadano a la entidad que le toca encabezar.

Nacido en el Cusco pero residente en Madre de Dios y elegido legislador por esa región, marca una continuidad en la presidencia del Poder Legislativo: como su antecesor. Aleiandro Soto, es integrante de Alianza para el Progreso (APP), cuestionado pero favorecido por el cubileteo de la coalición que maneja el Parlamento sin atender demandas de la población que consideren contrarios a sus intereses particulares.

le ha servido para encumbrarse en este poder del Estado, aunque cargue el peso de sus vínculos con mineros ilegales y deba enfrentar las papas calientes que dejó la gestión de Soto, como la aprobación de la generosa pensión vitalicia al ex-

Salhuana acepta dar virajes que lo llevan a reinventarse. Su trayectoria lo evidencia: de diputado de Izquierda Unida de 1990 a 1992, en que fue destituido por el golpe de Fujimori, reapareció como candidato y

miento Andino, partido indigenista de Ciro Gálvez; se cambió a Perú Posible entre el 2001 y 2006, fue ministro de Justicia de Alejandro Toledo v postulante por su partido a legislador y a gobernador de Madre de Dios

### No les importa las críticas,

 Aunque Eduardo Salhuana no tiene el perfil estridente, histriónico y díscolo de Aleiandro Soto, ambos son cuestionados. Sin embargo, ante la desatención de Soto a la prensa, el nuevo presidente del Congreso marca un matiz al asegurar que les abrirá las puertas. Ana Levva, coordinadora

prevalecen sus intereses

en Cooperacción, advierte que Salhuana ha optado por favorecer los intereses de esos grupos, para que sigan operando sin problemas, "Que sea elegido presidente del Congreso muestra que a la mayoría de los parlamentarios ya no les importa v están por intereses particulares", dice.

 Alejandro Boyco, analista de la consultora 50 Más Uno, refiere que será una continuidad, "APP sigue a la cabeza y la coalición dominante se mantiene casi intacta en la Mesa Directiva. Esa continuidad muestra un fortalecimiento de esta coalición. Han sido muy criticados en sus designaciones y no les importa", anota,



"Hay una profundización de la capacidad de los políticos para gobernar ensimismados v solo pensando en sus intereses e ignorando demandas ciudadanas. Esto trae más iniciativas para beneficiar a ellos".

Alejandro Boyco Politólogo (50+1)

para finalmente caer en APP de César Acuña.

Es decir, Salhuana ha transitado un camino desde izquierdista hasta pragmático. Su inicio en la izquierda fue precedido por la actividad política estudiantil cuando era alumno de Derecho en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y sindical cuando trabajaba en el Banco Agraria y fundó la Federación Bancaria del Perú (FBP), antes lanzarse para diputado.

En los noventa, tras el golpe de Fuiimori que lo sacó del Congreso, ejerció la abogacía y fue juez en su región. Luego postuló sin éxito a la alcaldía de Tambopata, y colaboró con el Foro Democrático, que buscaba una salida legítima a la autocracia del fujimorismo.

En el Congreso, como peruposibilista, fue vocero de esta bancada y arduo defensor de gobierno toledista. Fue designado ministro de Iusticia con la idea de articular mejor con la bancada ante versiones de que la oposición estaba apuntando a vacar a Toledo.

Al acabar el toledato, postuló a la reelección sin éxito v empezó a complicarse judicialmente con una sentencia de alimentos por una demanda presentada por su exesposa.



"Está muy vinculado con la minería ilegal, ha sido su agenda. Su elección como presidente del Congreso muestra que los grupos que controlan este poder seguirán operando para sus intereses particulares".

Ana Levva Abogada, Cooperacción

### Con la minería ilegal

Salhuana intentó volver al Congreso con Perú Posible y ser gobernador regional pero no lo logró. Mientras, asesoró a la Federación Minera de Madre de Dios y fue gerente general del Gobierno regional madrediosense, que encabezaba Luis Otsuka, cuestionado por considerársele operador político de extractores de oro ilegal.

Siguió complicándose. Con Otsuka, fue denunciado por presunto cobro de cupos a mineros ilegales para que las Fuerzas Armadas no hagan interdicción en los campamentos, según informó el sitio web Ojo Público. En total, tiene tres investigaciones en la Fiscalía, un juicio por presunta corrupción y una acusación de peculado, además de no declarar tres hijos que tiene con distintas madres, según reveló Hildebrandt en sus trece.

Tras regresar al Congreso con APP, ha presentado varios proyectos de leyes a favor de la minería ilegal. Además, defendióa un minero ilegal hasta poco antes de que asuma como legislador, pasando el caso luego a su actual asesora parlamentaria.

Se entiende que su candidatura haya alarmado a muchos, menos a la coalición dominante del Legislativo. ❖

10

A MÍ NO ME **CUMBÉN** 

### Alberto Vergara

POLITÓLOGO, UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO



# Días de feria

Ouedan tres días de la vigésima octava Feria Internacional del Libro de Lima. En este artículo Vergara la celebra, al tiempo que comenta algunas novedades librescas que vale la pena tener en el radar.

esde hace un tiempo me dicen que no soy el optimista de antes, que mis artículos se han teñido de un ánimo sombrío. Puede ser, Como dijo una vez Lula, O Brasil mudou, eu mudei. Las cosas en el Perú también cambiaron. O volvieron a la normalidad. En todo caso, acepto la deriva; no sé si haya quien que no la sufra en estos lares.

Sin embargo, esto es distinto de una postura fatalista. Si el Perú de hoy no da para ser optimista, siempre hay margen para la esperanza. A diferencia del optimismo y del pesimismo - heterónimos de la flojera intelectual-la espe

La Feria Internacional del Libro en Lima me lo recuerda siempre: una vez al año le aplica una transfusión de sangre a mi anémico ánimo. Cuando uno ve las decenas de miles de personas que se agolpan al recipto cada día, cuando se observa la cantidad de editoriales pequeñas y grandes publicando absolutamente de todo, cuando se constata que las conferencias y presentaciones están siempre llenas, cuando uno ve todo eso y más, a uno le vienen ganas de cantar aquello de ¿quién dijo que todo está perdido? Una fiesta de lectores, editores, escritores. Una fiesta ciudadana.

Porque hay que repetirlo: el Perú es mucho mejor que el Perú político. No creo que Julio Villanueva Chang (capricornio) se propusiera demostrarlo con su nuevo libro, pero es una de las conclusiones que deja su lectura. No se nace en vano al pie de un volcán (Universidad Continental. 2024) es una colección estupenda de perfiles de cinco arequipeños notables. Notables no en un sentido marmóreo, sino por sus trayectorias, contribuciones y pasiones: un niño amante de las hormigas y defensor de los árboles; una musicóloga entrañable que, además de haber dirigido la sinfónica de Arequipa, ha escrito trece libros; un botánico de reputación mundial que ha descubierto 30 plantas y fundó tres bandas de rock; una vulcanóloga que confiesa que, sobre el Misti, hay más canciones que investigaciones; y un doctor que asegura andar en búsqueda de una medicina que no escinda cuerpo y alma. Los perfilados condensan una ciudadanía vital, abierta al mundo, comprometida con sus oficios, compatriotas y con la naturaleza; una donde ciencia, artes y humanidades se refuerzan mutuamente. Lo leo y me repito que el Perú no es un atado de waykis angurrientos de Rólex.



"La FIL es un lugar de los que no hay. Por eso en un par de semanas cientos de miles de personas llegan a disfrutar de esta rara experiencia. Sin temernos ni despreciarnos, vagabundeamos en busca de lecturas o picarones, de una amiga, una conferencia".



El alcalde de Jesús María - de Renovación Popular, desde luego-no quería prestar el parque de los Próceres para la feria. Es más, lo había anunciado con cara de gol. Más o menos como cuando cerró INPPARES, ese lugar abocado a la subversiva labor de brindar servicios de salud baratos sobre todo para muieres. Pero fracasó, El gremio de libreros –v a través de ellos la ciudadanía-defendiósu feria y consiguió que se realizara por vigesimoctava vez de manera ininterrumpida. (Por cierto, comentan que Boluarte se puso del lado de la feria, lo cual prueba que hasta un reloj malogrado está en lo correcto dos veces al día). No hay muchas cosas que duren 28 años en el Perú. Ni siquiera la democracia. Y, como me recuerda un amigo librero, es una feria que no solamente carece de auspicio estatal, sino que para realizarse ¡debe pagar – en miles de libros – a la Municipalidad de Jesús María! La feria es, en fin. otropequeño triunfo de lo que alguien podría llamar los ciudadanos sin república.

Pero hubo un tiempo en que la ciudadanía contó con la preocupación estatal. Es lo que de alguna manera nos transmite Sharif Kahatten su nuevo libro Atlas de la vivienda colectiva en Lima: arquitectura y proyecto urbano (Fondo editorial PUCP, 2024). El libro es una joya y puede leerse de muchas maneras. De un lado, es una recopilación prolija y fina de casi todos los proyectos arquitectónicos colectivos realizados en Lima

desde la Quinta La Riva construida en 1911 hasta Alto Benavides del 2021, Pero el libro es más que eso. Es también una historia de la expansión de Lima, una en la que el Estado con grandes dificultades a lo largo del siglo XX procuró planear y brindar vivienda a la ciudadanía. A partir de los noventa, en cambio, subraya el autor, la preocupación por la urbanidad fue reemplazada por la urgencia de la vivienda individual. El modelo urbano pasa a ser uno obsesionado con enrejarse y desertar de la ciudad y sus semejantes. Como en una profecía autocumplida, la ciudad aterrorizada se amuralla y profundiza así las condiciones para la inseguridad. La preocupación última de Kahatt es cómo convivir entre conciudadanos y no solo apiñados unos junto a los otros.

La FIL es un lugar de los que no hay. Por eso en un par de semanas cientos de miles de personas llegan a disfrutar de esta rara experiencia. Sin temernos ni despreciarnos, vagabundeamos en busca de lecturas o picarones, de una amiga, una conferencia o por el puro hueveo (there's a lot to learn/from waisting time, Neil Young). Ahí nadie va a bajar de una moto y encañonarnos por el celular: la insólita experiencia de descuidarnos. Por un ratito, los próceres alojados en lo alto del parque le ceden su sitio a una ciudadanía que experimenta una vida en común parecida a lo que alguna vez prometieron: constituir una comunidad de semejantes y no un agregado de enemigos.



El 2019 fue el mejor de la feria: casi 600.000 visitantes y 20 millones de soles en ventas. Según me dicen, este año viene muy bien y podría superar esas cifras. Ojalá. Lo lindo también está en lo que estos números albergan: una feria con pluralismos de todo tipo".

Hace mucho esperaba una novela que capture los rasgos principales del Perú de los años 2000, este país donde han convivido el enriquecimiento económico con la bancarrota moral. Omar Aliaga, periodista trujillano, la ha escrito. Los hombres que mataron a la primavera (Fondo de Cultura Económica. 2024) es una excelente primera novela. La historia está libremente inspirada en el escuadrón de la muerte que campeó en Trujillo durante el segundo gobierno de Alan García. La novela funciona tanto como una caracterización de la región La Libertad de aquellos días, como anticipo de lo que vivimos hoy a nivel nacional. Con gran ritmo, entrelaza las historias de políticos apristas en tiempos de Odebrecht mientras asciende César Acuña; policías asociados con delincuentes se dedican a aterrorizar pitucos siempre generosos con quien los asusta; mineros ilegales van haciéndose más presentes en la ciudad; jueces que suelen tener cash bajo el colchón, policías con Rólex (literal)... pero también están los periodistas obstinados y nobles (también los vendidos), además de una juventud global y culta, debidamente alcoholizada en el Chaska. Una muy buena novela que trasciende a la ciudad de la eterna balacera.

Elaño 2019 fue el mejor de la feria: casi 600.000 visitantes y 20 millones de soles en ventas. Según me dicen, este año viene muy bien y podría superar esas cifras. Ojalá. Lo lindo también está en lo que estos números albergan: una feria con pluralismos de todo tipo. De edades, por ejemplo. En muchos de los auditorios veo gente mayor, pero, de tanto en tanto, se escuchan alaridos adolescentes que responden a la presencia de algún autor o autora popular, mientras los niños abarrotan las áreas con juegos de mesa. Socialmente, se trata de una feria de las diversas clases medias que, por la razón que sea, no salieron de viaje por fiestas patrias. La oferta de libros, a su vez, tiene casi todo. Y, sobre todo, hay mucho más que libros. Porque la feria es eso, una feria popular. No es un evento solemne (aunque su inauguración lo pretenda: como siempre, lo institucional disociado de la gente): la feria es la posibilidad del relajo familiar. Y en las noches, imúsica! De los Doltons al folklore, de la cumbia a la clásica. Todo por ocho soles. Obviamente, por muchas razones, no es la feria de Guadalajara ni la de Buenos Aires, pero está bien recordar que Santiago no tiene una y la de Quito es muy pequeña en comparación a la nuestra. Oueda mucho por meiorar, por cierto. Sin señalización, uno da vueltas como vaca sin cencerro buscando auditorios o stands, los baños son precarios, en algunos auditorios se filtra una diversidad de ruidos, etc...

Como sea, la feria siempre viene a recordarnos que hay con qué. Si es cierto que las adversidades se alzan unas tras otras en el país, también lo es que resiste una cierta sociabilidad ciudadana a la búsqueda de espacios que la permitan florecer. La democracia no es solo un asunto de reglas escritas, es también una forma de convivencia. Cuando los griegos inventaron la democracia sabían bien que esta se sostenía en que la ciudadanía se encontrase enlos banquetes de la ciudado en las puestas en escena de las tragedias; la institucionalización de los derechos individuales en el siglo XVIII y XIX solo se produce luego de que una nueva socialización urbana y pública introdujo los hábitos de la igualdad: v la historiadora Lynn Hunt ha mostrado que la literatura del siglo XVIII permitió el ascenso de la era de los derechos humanos. La feria del libro y sus visitantes son parte fundamental de nuestra eventual regeneración. �



Juan De la Puente | Politólogo, periodista. abogado.

# "Estamos ante un Estado tomado... donde no hay pacto social y no hay Constitución"

### Carlos Páucar

De la Puente recalca que el Congreso aprueba las leyes que considera, sin el control del Eiecutivo. Mañana presenta en la Feria Internacional del Libro su última obra "La Constitución Peruana, revisión crítica", un minucioso análisis de cada artículo, con da tos históricos, comparativos y de la jurisprudencia.

−¿Qué le parece el silencio del Ejecutivo al no observar, por ejemplo, la autógrafa que limita la aplicación del delito de lesa humanidad y genera impunidad? ¿Acaso refleia el nivel de los cambios, sin norte alguno. que hacen a la Constitución?

-El Gobierno ha profundizado la tendencia del silencio presidencial frente a las leyes aprobadas en el Congreso. Se han disparado las normas que motivan ese silencio. También es cierto que se ha incrementado el número de leyes aprobadas por insistencia, que no requieren la promulgación del presidente. Es decir, el diálogo entre los dos poderes, en el aspecto legislativo, se ha diluido. Y lo que existe en todo caso es solo la voz del Congreso que aprueba las leyes que considera, sin el control del Ejecutivo. Es otra forma de ruptura del equilibrio de los poderes.

### -Hubo varios paquetazos legislativos. En ellos, ¿cuál sería el cambio más perjudicial?

-El cambio más peligroso es el de la bicameralidad, porque establece un modelo que contradice la experiencia histórica peruana, donde las dos cámaras interactúan y se controlan y se complementan. En este modelo aprobado, eso no sucede. Por eiemplo, los senadores no tienen iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional, solo se limitan a aprobar leyes que aprueba la Cámara de Diputados. Es decir, es un senado revisor debilitado... Los reglamentos de ambas cámaras podrían paliar el error de este bicameralismo bastante incompleto.

### –Pero los cambios en este Congreso no se detendrán.

 Sí, la constituyente a plazos que se ha instalado el 2021 no ha concluido. Está en el tintero la aprobación de normas que podrían implicar la sujeción del sistema electoral; la elimi-

"El cambio más peligroso es el de la bicameralidad, se establece un modelo donde los senadores no tienen iniciativa legislativa... Es decir, es un Senado revisor".

"Si el Perú carece de pacto social, si la Constitución no une v termina de texto simbólico, vamos hacia un parlamentarismo de facto, levantisco, antipresidencialista".

nación de la Junta Nacional de Justicia v que vuelva a depender la elección de jueces y fiscales, de manera indirecta, del Congreso, que había sido superado desde la Constitución de 1979. Y finalmente aparece en el horizonte otras normas vinculadas a tratados, a disminución de derechos... Incluso no descartaría la reinstalación de la pena de muerte para nuevos delitos, en sintonía con la lógica populista.

### -¿El Perú deió de ser presidencialista? ¿Ya es un régimen parlamentarista de facto?

-Nuestro presidencialismo era moderado, probablemente el más moderado de América Latina. Teníamos un presidencialismo que hacía pasar por el Congreso sus gabinetes solicitando el voto de confianza. En la reforma aprobada los gabinetes van al Congreso y no solicitan votos de confianza para entrar en funciones... En estas reformas del año 2021 en materia de cuestión de confianza, de promulgación de leyes, de declaratoria del estado de emergencia, se ha restringido sustantivamente el poder del presidente de la República.

-Dice en el libro que no hay pacto social. Y añade: "Sin pacto social, la Constitución no existe". Entonces, ¿cómo se puede



CRISIS. "El populismo es hoy ese pequeño Antauro Humala que llevamos dentro", comenta.

### calificar lo que nos gobierna?

-Efectivamente, si la Constitución va no une quiere decir que el pacto constitucional no existe v en la perspectiva, por lo menos ontológica, es decir, valórica, estamos hablando de una Constitución que no es Constitución. Yo diría que el libro está ahí, los 206 artículos, más los incluidos. Pero si el Perú carece de pacto social, si la Constitución no une y el libro termina siendo un texto simbólico, profusa-

mente reformado, es evidente que estamos en un momento de enorme tránsito. Y este tránsito diría que es, por ahora, a un parlamentarismo de facto, levantisco, antipresidencialista...

### -¿Estamos en piloto automático en materia política e institucional? ¿Manda el populismo v la radicalidad?

-Sí, estamos en piloto automático, en el sentido que los cambios se generan sin deliberación, sin resistencia, y en términos institucionales el Estado ha sido tomado. Hoy, existe la demanda democrática, pero también hay una demanda populista que crece y la radicalización de las opciones políticas. Los cambios en el texto constitucional motivan una pseudoapertura política, con más de 30 partidos que participarán en el proceso electoral, muchos de los cuales no hacen eco del hecho de que el Estado ha sido tomado y prefieren cerrar los

oios ante el declive democrático que se reemplaza por una oferta populista que crece. Hay una condena a la prédica de Antauro Humala, pero muchos partidos están de acuerdo con parte importante de lo que propone en términos políticos e institucionales. El populismo es hoy ese pequeño Antauro Humala que llevamos dentro, y algunos lo llevan más grande que otros.

### →Está en crisis el sistema democrático o está en crisis la Constitución del 93?

-Si es que las elecciones de 2026 fueran un desafío para la renovación de la democracia, diría que esta crisis es todavía pequeña, no es profunda, Pero si tenemos enfrente a un Estado tomado, una Constitución modificada sin deliberación y si tenemos poderes oscuros como, por ejemplo, la economía ilegal que se cierne sobre el control de ciertas instituciones, la palabra crisis ya queda corta. Y lo que está en discusión ya no es la renovación de la democracia, sino más bien su recuperación. Es decir, estamos en otro momento y me preocupa porque el grueso de los actores políticos está yendo al proceso electoral con bastante alegría, como si fueran al primer día de clases, cuando en realidad la situación es mucho más demandante en términos de recuperación de las reglas básicas que han sido rotas.

### Con los cambios ¿diría que hay una nueva Constitución?

–Es interesante este debate. ¿Cuánto de la fisonomía del texto del 93 cambió? Mucho. Sí, estaríamos ante un texto nuevo. ¿Por qué? Porque hay bicamera lidad. Porque se ha roto el equilibrio. Porque se está arrinconando al presidencialismo. Porque se está incrementando el parlamentarismo. Porque estamos caminando a la captura total del Estado. Esta es una constituyente, por tanto, de facto.

### -¿Cree que sigue vigente el pedido de una constituyente de parte de la izquierda?

-No creo que la salida a esta desfiguración constitucional sea una constituyente. Ya se acabó el constituyentismo en América Latina con la experiencia reciente chilena. No creo que la disyuntiva sea constituyente o no, sino cómo recuperar democracia y las instituciones. \*

LA VISIÓN DE UN EXPRESIDENTE

### Francisco Sagasti

EXPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

# Política: situación, causas y salidas

ace tres años, en el bicentenario de la independencia. luego de un breve período como Presidente de la República dejamos al país mejor a como lo encontramos. Cumplí con la Constitución y las leyes en todos mis actos. Ninguno de los ministros de mi gobierno tiene procesos judiciales por corrupción.

Desde entonces hemos presenciado una labor de destrucción institucional en muchos ámbitos de la vida nacional. Existe una grave desconexión entre la ciudadanía y los políticos que nos gobiernan. El Congreso y el Poder Eiecutivo tienen los niveles más bajos de aprobación de los últimos decenios

### ¿Cómo estamos ahora?

Durante los últimos tres años hemos visto una represión de las protestas sociales. La presencia de algunos manifestantes violentos no justifica una reacción desproporcionada que causó la muerte de medio centenar de personas. Al calificar falsamente de terroristas a todos aquellos que ejercen su derecho constitucional a protestar y al no detener la represión indiscriminada, las máximas autoridades gubernamentales tienen una responsabilidad ineludible, que no pueden descargar en las fuerzas del orden bajo su mando.

En la actualidad el 30% de la población está por debajo de la línea de pobreza, y los ingresos de la mayoría de los peruanos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

La inseguridad y el crimen organizado se han adueñado del país. Las extorsiones, los secuestros, los robos, los asaltos y otras fechorías amenazan diariamente a la población. Quienes están a cargo de la seguridad pública han sido incapaces de detener la delincuencia y el crimen, y de capturar a los prófugos de la justicia.

La corrupción se extiende y alcanza a todos los niveles de gobierno y al Congreso. El tráfico de influencias y el uso indebido de los recursos públicos se ha generalizado.

La minería y la tala ilegal, el tráfico de tierras y de drogas han avanzado en todo el país. Las violaciones, los feminicidios, los asesinatos de líderes de comunidades nativas y la trata de personas se extienden sin control.

La salud pública se ha deteriorado. Las medicinas escasean y se especula con sus precios. Las colas de espera para atención en hospitales y centros de salud pueden ser de meses. El Congreso y el Ejecutivo pretenden que estudiantes de medicina desaprobados en los exámenes de conocimientos básicos atiendan a los enfermos, y el gobierno designa a funcionarios antivacunas en el Ministerio de Salud.

Se ha eliminado la regulación de la educación superior y desvirtuado el trabajo de la Sunedu; se pretende dar licencia permanente a las Universidades Fachada para que estafen a la juventud. Se han presentado en el Congreso decenas de provectos para crear universidades públicas sin justificación ni presupuesto, y se sabotea la educación pública nombrando profesores sin que aprueben un examen mínimo de conocimientos.

Parlamentarios inescrupulosos aprueban leves a favor del transporte informal e ilegal, que crea caos en las ciudades y zonas rurales y causa numerosas muertes. Quiebran la estabilidad de las finanzas públicas con iniciativas de gastos superfluos y exoneraciones tributarias clientelistas, lo que generará déficits fiscales, causará inflación y empobrecerá aún más a la población.

La política exterior del gobierno arriesga aislar a nuestro país. Su responsable critica, de manera desatinada, a países amigos que tienen una larga tradición de cooperar con el Perú. El gobierno designa como representantes ante organismos internacionales a individuos que denigran las normas sobre derechos humanos, y que pretenden desconocer los tratados internacionales que nuestro país se ha comprometido a cumplir.

Una insólita coalición de partidos con ideologías opuestas en el Congreso ha desestabilizado el equilibrio de poderes que debe existir en una democracia. Han capturado y se han repartido instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional; han desvirtuado la cuestión de confianza y han impuesto ministros a un gobierno débil sometido a los designios del Congreso.

Tenemos un gobierno insensible y desconectado con la ciudadanía, incapaz de frenar los deplorables apetitos de una mayoría de congresistas.

### ¿Por qué estamos en esta situación?

El denominador común de los problemas mencionados es que las organizaciones políticas que controlan el Poder Ejecutivo y el Congreso, además de ser incompetentes, gobiernan para su propio beneficio y bajo la influencia de oscuros intereses. Parafraseando al maestro Jorge Basadre, estamos viendo una alianza de los congelados, los incendiados y los podridos para hacer de nuestro país un charco. La indignante e inaceptable experiencia reciente de las elecciones en Venezuela es una señal de lo que podría intentar la alianza que controla el parlamento en la actualidad.

El Congreso ha usurpado las funciones de una Asamblea Constituyente; aprobó más de medio centenar de reformas constitucionales sin debates serios y exhaustivos. Tenemos numerosos congresistas con investigaciones penales, que recortan el sueldo a sus trabajadores, que exhiben conflictos de interés sin pudor, que limitan la colaboración eficaz para liberarse de procesos judiciales en mar-



Es necesario votar bien en las elecciones generales que se avecinan. Contar con información detallada y verídica sobre los antecedentes de los candidatos a cargos públicos".



Legalidad no es lo mismo que legitimidad. Si bien tenemos un gobierno y un Congreso legalmente elegidos, la legitimidad exige gobernar con el consentimiento de la ciudadanía v con medidas para promover el bien común. Ninguna de estas condiciones se aplica a los poderes Ejecutivo y Legislativo de hoy.

### ¿Qué podemos hacer?

Empecemos por recordar que el Perú es más grande que sus problemas y que la coyuntura política actual. Reconozcamos que tenemos un extraordinario potencial y un futuro brillante por construir, que nuestra diversidad de recursos y de culturas, y nuestra riquísima historia nos confieren un lugar especial en el mundo de hoy y de mañana.

Debemos indignarnos con calma y frialdad por lo que están haciendo quienes nos gobiernan. Repudiar la incompetencia, la corrupción y la prepotencia de quienes controlan el Congreso y el Ejecutivo en la actualidad. Buscar salidas en el marco de la institucionalidad vigente y sin violencia. Prepararnos para las próximas elecciones.

En primer lugar, es necesario votar bien en las elecciones generales que se avecinan. Contar con información detallada y verídica sobre los antecedentes de los candidatos a cargos públicos, y en especial sobre aquellos que están actualmente en el gobierno y el Congreso y decidan postular. Debemos, además, vigilar celosamente la independencia de las autoridades en el sistema electoral para evitar lo que sucede en la hermana República de Venezuela.

En segundo lugar, debemos preparar un conjunto de proyectos de ley para revertir los despropósitos cometidos por el parlamento y avalados por el gobierno. Desde su primera sesión el nuevo Congreso que elijamos debe iniciar una labor de reconstrucción de las instituciones públicas, con el apoyo decidido de todos los poderes del Estado.

En tercer lugar, los partidos políticos inscritos con vocación de redemocratizar al país deben celebrar un acuerdo de bases para la reinstitucionalización de la democracia y presentar una plancha presidencial consensuada.

En cuarto lugar, ejercer el derecho a la protesta pacífica, de la manera que cada ciudadano considere conveniente. Marchas, cacerolazos, redes sociales y otras medidas legítimas de resistencia y protesta, sin violencia, en el marco de la Constitución. �



# ¿Qué opina de la reacción de Dina Boluarte ante el grito de "¡corrupta!"?

### **PAULA TÁVARA PINEDA**

Además de una falta de res-

peto, creo que está fuera de

### "Es la misma forma en que ha reaccionado todo el tiempo"

lugar para cualquier funcionario público. Existe un código de ética de la función pública v hay comportamientos que se esperan, con más razón del más alto cargo de la Nación. Y responder de esa forma a una crítica de la ciudadanía, por supuesto que se escapa de esos comportamientos, de lo

que uno espera de la función. Creo que hablamos de una persona que sigue sin identificar cuál es realmente su puesto en el sector, cuál es la honorabilidad del puesto que ella ocupa, y entonces no sabe reaccionar como funcionaria sino como una persona desde lo pasional. Es la misma forma en que ha reaccionado todo el tiempo. en este caso es un insulto, pero también cuando se nie ga a darle la palabra a los periodistas, cuando va venseña

que esta vez no tiene un Rolex expuesto, cuando aparece en un aeropuerto de París con un buzo cuando ella es la representante de la Nación en cualquier es-

pacio público, aunque sea en la cola de Migraciones. Está mostrando que no ha entendido la alta investidura que

Me cuesta pensar que perdió los papeles porque creo que es alguien que nunca sabe representar su papel. Esto fue un improperio, pero en muchas ocasiones nos ha demostrado que no sabe ocupar su posición.

**ENFOQUES.** Profesionales de distintas áreas comentan la infeliz frase "Tu mamá" que espetó la mandataria para responder el cuestionamiento que le hizo un ciudadano al momento en que la jefa de Estado llegaba a la parada militar, el 29 de julio último, en un vehículo descubierto para darse un baño de popularidad.

### Elizabeth Prado



### MARTÍN NIZAMA V.

### "Debe tener tolerancia y saber manejar sus emociones"

Un presidente representa al pueblo y es la máxima expresión de lo que es el reconocimiento de la población hacia sus gobernantes, por lo tanto el tiene la obligación de mostrar respeto por

respuestas de índole vulgar, por más que haya agresiones verbales, actitudinales o gestuales de parte del público, que además es una demostración del derecho de

la persona a expresar su sentir

El político debe tener la grandeza de soportar la indignación popular, guardar la compostura v no dar rienda a frases vulgares impropias de un gobernante en un acto cívico como es el día de la patria, donde se exhiben los valores superiores de la identidad nacional.

### ANA MARÍA VIDAL C.

### "El dicho es sexista y ataca a la mitad de la población"

El hecho de atacar a las madres ya termina siendo sexista, está poniendo estereotipo de género para insultar. Ella, si bien es la máxima representante de la Nación, es una servidora pública v está cometiendo una infracción que podrá encajar en hosti gamiento sexual, dado

que es un dicho de connotación sexista. Como servidora

pública, esto debería servir para destituirla de su cargo si se le siguiera un procedimiento como a todos los trabajadores del Estado. Yo creo que aquí ameritaría un procedimiento administrativo disciplinario contra ella.

Es lamentable este tipo de comportamiento, pues termina siendo sexista y refuerza el insulto hacia las mujeres, atacando sistemáticamente a la mitad de la población que somos víctimas de agresiones por el solo hecho de ser mujeres. Es un ataque muy naturalizado, pero no por eso menos grave

La ciudadanía tiene derecho a la crítica. Las personas que están en un cargo público tienen la obligación de

responder adecuadamente y sustentar por qué la afirmación es falsa v acá no lo hace. Lo que hace es ir de frente al responder de una ma-

nera que daña la dignidad de las mujeres.

Da cuenta del desprecio hacia las mujeres, que puede usarlas como insulto por ser cuestionada. Repito, cualquier funcionario debería estar sujeto a un procedimiento administrativo ante actos que configuran hostigamiento sexual, porque son dichos de

### EDUARDO BALLÓN E.

### "Revela incapacidad de enfrentar la realidad"

La reacción la pinta de cuerpo entero. Muestra la naturaleza de su entraña, su intolerancia v su incapacidad de enfrentar cara a cara la realidad. Su reacción no es propia de una autoridad, no es propia de una persona que se pretende democrática, es absolutamente impropia de alguien que se define a sí misma como la madre de todos los peruanos. Es, obviamente, una reacción en la

que ella demuestra cómo entiende su poder.

Es un acto coherente con las decisiones que han tomado con el coronel Harvey Colchado, para poner un ejemplo. O con sus frecuentes opiniones sobre los opositores. En ese sentido, su comportamiento revela sin ninguna duda su entraña autoritaria, revela una

parte de la personalidad de la señora que ha pretendido negar permanentemente. Ese gesto revela el uso que hace de su supuesta condición de víctima.

Me da la impresión de que es el rostro del autoritarismo conservador que la presidenta Boluarte encarna con

### ALBERTO ADRIANZÉN

### "Desprecio a la opinión pública"

Primera cosa, es increíble que una presidenta dé un discurso de cinco horas, lo que demuestra el desprecio que tiene por la opinión pública, inclusive por los parlamentarios que tiene que escuchar cinco horas de una perorata vacía. Y así como desprecia a la opinión pública, no es

extraño que responda de esa manera a una persona que la acusó de corrupta. No hay ya nin-

guna relación ni afectiva ni política entre la presidenta, la sociedad y la opinión pública en general. Nadie pues en su sano juicio da un discurso tan largo, nadie que sabe el abc de la política puede hacerlo, lo cual expresa su desinterés.

En realidad, un discurso de cinco horas lo que esconde en la práctica es lo que se le acusa: el tema de los relojes Rolex, el tema de la protesta social, el tema de no dar cuentas, su amistad con algunos presidentes regionales.

Para proteger los territorios de nuestros pueblos indígenas, es crucial entender su lucha contra la expansión de actividades ilegales y la ausencia del Estado.



# **TIERRA Y TERRITORIO:** 50 AÑOS DE LA LEY DE **COMUNIDADES NATIVAS**

Reflexiones sobre la implementación de la Ley de Comunidades Nativas

CONÉCTATE A TRAVÉS DE

La República 🔞 📵 🛅



Wiernes, 09 de agosto



(I) 10:00 am







# **DOMINGO ENTREVISTA**

# Fernando Tuesta

**EXJEFE DE LA ONPE. PROFESOR UNIVERSITARIO** 

"Hay congresistas que dicen que las elecciones en Venezuela fueron transparentes. Eso no tiene ninguna validez"

### Emilio Camacho

La experiencia de Fernando Tuesta como experto en materia electoral lo ha llevado a participar de varias misiones de observación fuera del Perú. En Venezuela, por ejemplo, estuvo en tres ocasiones. Una de ellas con el Centro Carter, uno de los pocos organismos electorales acreditados para vigilar las elecciones del pasado 28 de julio en ese país. El especialista sostiene que el rol de observador electoral se confunde con el que cumplen políticos afines al poder de turno, invitados para ver los procesos electorales, pero sin un afán crítico, con la única misión de convertirse en propagandistas.

-Antes de los comicios en Venezuela se vetó la participación de algunos candidatos, también la llegada de observadores internacionales, se impidió que votaran los venezolanos fuera del país, y es un hecho que su Consejo Electoral es de mayoría chavista. ¿Debería sorprendernos el fraude?

—No debiera sorprender. Y yo he estado en tres elecciones en Venezuela y más o menos conozco cómo se manejan las cosas. A lo largo de los años del chavismo, las elecciones han sido inequitativas. Lo que ocurre ahora es la gran oportunidad que tenía la oposición de ganar y se han utilizado todos los elementos de parte del gobierno de Maduro para justificar una elección a todas luces fraudulenta.

– Me decía que las elecciones en Venezuela siempre han sido inequitativas. La diferencia quizá esté en que Chávez tenía una alta votación y Maduro ha ido perdiéndola. -Claro, ese es el punto. Chávez tenía un gran apoyo, que se lograba en base al uso de los recursos públicos y el control del Consejo Electoral. Por ejemplo, Jorge Rodríguez fue en sumomento presidente del Consejo Electoral y cuando dejó este organismo pasó a ser jefe de la campaña electoral de Hugo Chávez.

### –Vaya

-Para que veas el grado de vínculo que hay. Y éles un prominente chavista. Yo señalaba que para evaluar una elección hay una serie de criterios de estándar internacional que uno puede observar durante el proceso y no solo el día de la votación. En primer lugar, las elecciones fraudulentas se dan por lo general en situación de reelección presidencial o de un personaje directamente ligado al gobierno. Ese es el caso de Venezuela. El gobierno no deja las riendas del poder, no está al mismo nivel que los otros candidatos. Y usa todos los recursos públicos a



Tuesta también ha sido director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP y consultor de Naciones Unidas Uno de sus últimos libros es *La reforma* política, ideas y debates para un mejor gobierno (Aguilar/2023).



su servicio. Uno va a Venezuela v ve la aplastante publicidad y propaganda de antes Chávez y hoy Maduro. Lo segundo es el control claro y evidente del organismo electoral. Lo tercero es la participación como operadores políticos de las fuerzas armadas. Cuatro, la represión o exclusión de los principales medios de comunicación. Cinco, normas que permiten excluir candidatos. Todos estos elementos configuran un proceso cuestionable. Ahora vamos a la jornada electoral. Hay un paso en un proceso electoral que es clave: la entrega de resultados. ¿Qué es lo que se tiene mostrar? Las actas y la totalización. Y en Venezuela lo que se tiene es un sistema de votación electrónica. Votas en una pantalla y luego te entregan una papeleta que es la garantía de que has votado en un sentido. Esta papeleta la colocas en una suerte de urna. Entonces tú tienes que el resultado de esa mesa electrónica está resguardado por las papeletas. Luego viene la transmisión de resultados. Como es electrónico, es muy sencillo, porque no se cuentan los votos manualmente, todo es muy rápido. Y esto se va a la central que lo tiene que totalizar. Lo que ocurre en Venezuela es que por lo general los resultados se entregan pasada la medianoche, en la madrugada, como ha ocurrido ahora, pero además no muestran de manera progresiva cómo van esos resultados. Y han pro clamado ganador a Maduro a la medianoche. Eso no se hace nunca, por varias razones.

### -Primero porque solo tenían resultados al 80%, sin que el proceso terminara.

– El presidente del Consejo Electoral dice que estaban al 80% de las actas, la oposición dice que estaban al 80% de las actas, la oposición dice que solo lo hicieron al 40%. Para hacer el paralelo en Perú, tú proclamas un candidato ganador una vez que termine todo el proceso, que a su vez tiene etapas intermedias, que garantizan también, a los candidatos y partidos, interponer tachas, impugnar la votación, solicitar la nulidad, y una vez resuelto todo recién sacas proclamas al ganador y le entregas sus credenciales. Nunca habrás visto en el Perú o en ninguna parte a proclamar un ganador en la madrugada. Todo esto configura un cuadro típico de elecciones fraudulentas.

### -¿Cuáles son las garantías mínimas que necesita un organismo observador para trabajar en unas elecciones?

– Yo he estado en Venezuela en tres oportunidades. Una de ellas con el Centro Carter, que es de los pocos organismos que ha estado en esta elección. El tema es así. Los gobiernos invitan a las instituciones que tienen experiencia en el tema de la observación electoral. Pueden invitar personas también, pero generalmente a estas instituciones. Muchas de ellas tienen un largo recorrido en la observación. Por ejemplo, la OEA, que despliega un personal muy numeroso entodo el país, a parte de sus técnicos, porque tiene una división especializada. Pero en esta ocasión no estuvo OEA. También Naciones Unidas despliega a su gente, pero en este caso están emitiendo un informe a la Secretaría General.

### -O sea que no es un documento público.

-Claro. La Unión Europea también hace de observadora. Y finalmente está Uniore, que es la unión de los organismos electorales de toda América, que invita a sus pares. También está Idea Internacional. Son las más conocidas y las que trabajan en América Latina hace mucho tiempo. Todas estas no han ido a Venezuela. Solo ha ido el Centro Carter, que se retiró del

"Jorge
Rodríguez fue
en su momento
presidente
del Consejo
Electoral y
cuando dejó
este organismo
pasó a ser jefe
de la campaña
electoral de
Hugo Chávez".

"Lo de Venezuela y el Perú en el 2000 es muy parecido. Fui protagonista de esa época, porque a mí me eligieron jefe de ONPE después de las elecciones fraudulentas de Fujimori".

PARALELO. Tuesta cuenta que los informes de misiones electorales destacadas en nuestro país, en el 2000, cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales que daban como ganador a Alberto Fujimori. "Hay personas que vieron eso, pero no dijeron nada. Pero si cuestionan lo que ocurre en Venezuela", sostiene.

país y emitió un comunicado diciendo que no hay condiciones para una elección democrática. Ahora en el Perú se confunde mucho a la observación electoralcon las veedurías. Lo que ocurre es que el gobierno, y eso lo vi con Hugo Chávez, invita a grupos cercanos a ellos.

### —Por ponerlo de otra manera, ¿la participación de la congresista Portalatino o el congresista Bermejo puede ser tomado como un acto de observación electoral?

– Allí voy. Eso ya lo había visto en Venezuela, con Chávez. Había un salón que parecía una asamblea universitaria, una barra brava, en la que estaban todos estos invitados. Y es lo mismo que ha sucedido ahora. O sea, no está mal que el gobierno invite a quien quiera. De hecho, muchos de nuestros congresistas viajan a elecciones invitados por sus pares ideológicos. Pero nada de eso tiene absoluta validez. Hay congresistas que dicen que han visto que esta elección es transparente, pero eso no tiene validez. Si los sometes a unas preguntas sobre el tema, lo desconocen, son propagandistas.

### -La última movida de Maduro es llevar este tema ante la Corte Suprema de Justicia, para que revise todo lo actuado durante la votación. Lo que teme la oposición es que la justicia venezolana congele todo ese material y nadie pueda tener acceso a él.

-Acá hay un tema y es algo que debí mencionar al inicio, al enumerar ciertas condiciones: el control sobre el sistema de justicia. Eso ocurre en los países en los que hay fraude. No puedes confiar de ninguna manera en el equivalente al Poder Judicial, al equivalente al Ministerio Público. Y hay más, cuando salen a proclamar a Maduro, ellos dicen que su sistema ha sido hackeado. Pero tú tienes, por ejemplo, en el caso peruano, por un lado el sistema informático y por el otro la entrega de resultados en la página web, y no están interconectados. No es que tú entras a la página web y destruyes o manipulas el resultado electoral. Y en el caso de Venezuela siempre han dicho que su sistema es de lo mejor y el más protegido

### –¿Cuánto se parece esta situación a lo que ocurrió en el Perú en el 2000?

-Tiene muchos aspectos parecidos. Fui protagonista de esa época, porque a mí me eligieron jefe de ONPE después de las elecciones fraudulentas del 2000. ¿Y por qué digo eso? Uno, por el uso de los recursos públicos para la campaña. Eso ocurrió en el 2000. El control de las fuerzas armadas como operadores también ocurrió en el 2000. También manipularon la normatividad electoral, porque Fujimori no podía postular. También tuvieron control sobre los principales medios de comunicación, que fueron comprados. Hubo control sobre el sistema de justicia. Y lo que vimos fue el despliegue total de ese control. Encima tenían tomados los organismos electorales. Siete miembros del Jurado Nacional de Elecciones, un pleno completo, y otros dos, fueron conocidos cuando aparecieron los vladivideos, y obviamente trabajaban para Fujimori y Montesinos.

### –¿Hubo reacción de observadores en ese entonces?

—Bueno, la misión de observación de la OEA, dirigida por el guatemalteco Eduardo Stein se retiró entre primera y segunda vuelta, como ahora ha hecho el Centro Carter en Venezuela. Son muy pocas veces en la historia reciente de América Latina que ocurre esto. ❖



### COMMODITIES Oro Londres US\$2.486109 +0.21 Oro Nievayork US\$2,442.50 -0.14 US\$28.68 +0.73 Plata US\$74.14 -2.84

### INDICADORES

| Inflación (12 meses) a julio        | 2,13%   |
|-------------------------------------|---------|
| Tasa de interés referencial a julio | 5,75%   |
| PBI (de junio 2023 a mayo 2024)     | 0,83%   |
| UIT :                               | S/5.150 |
| Pomunoración mín vital S            | /1 025  |

# Mypes hartas de la letra muerta: exigen cambios en Produce

**DESCONTENTO.** En 2023 desaparecieron más 233.000 pequeños negocios, y para este año se espera un resultado similar de prolongarse la inacción del Gobierno de Dina Boluarte, según Mypes Unidas. Impulso Myperú, pese a garantía estatal, no llega a las mypes, advierten desde Gamarra.

### Fernando Cuadros Concha

A cuatro años del estallido de la pandemia, uno de los pocos frentes productivos que no ha dejado de manifestar su descontento ante las decisiones de los gobiernos de turno son las micro y pequeñas empre-

ejemplo, los S/459 millones que se implementarán en compras a Myperú para la adquisición de uniformes policiales y escolares, junto a calzado y kits de coahora esperan que en agosto empiece la convocatoria para kits escolares y estiman que en marzo de 2025 ya se llegaría con el lote de uniformes adquide compras a mypes manufactureras. Que no se respete la ley cuesta la creación de un millón de empleos al año", contó a La República.

### Mypes en riesgo de desaparecer

Más de 233.000 mypes desaparecieron en 2023 - entiéndase por su cierre absoluto o migra ción a la informalidad- y este año se puede correr la misma suerte de prolongarse la inacción del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de la Producción, de acuerdo con Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú.

Hermoza propone la reorga nización del Produce va que no se atiende la necesidad de acceso a financiamiento o combate el contrabando, falta de compe titividad e informalidad.

Este "escenario de abandono" –a juicio del líder empresarial– da pie a que se eleve la mortandad empresarial y el enanismo, lo cual impacta negativamente en los ratios de empleo formal y no permite

### Realidad de las mypes y su acceso a los créditos diseñados desde el Gobierno

- Al 31 de mayo, Impulso Myperú ha garantizado el desembolso de créditos por más de S/7.374 millones.
- Se benefició a más de 169.000 emprendedores
- El 19% de estos beneficiarios accedió a créditos para compra de activo fijo, el 45% para capital de trabajo, mientras que alrededor del 36% lo utilizó para consolidar
- Los sectores económicos que más han requerido los créditos continúan siendo el de comercio (49%), seguido de la industria manufacturera (14%), transporte, almacenamiento v comunicaciones (12%), entre otros.
- Fondo de S/15.000 millones llega a mypes, medianas y grandes empresas.
- Tasas promedio oscilan entre 18% v 13.24%.
- En el sistema financiero, las microempresas tienen una tasa promedio de 68,98%. las medianas, de 23,52%.
- En 2023 desaparecieron más 233.000 pequeños negocios.
- Mypes abarcan el 99,2% del tejido empresarial y son responsables del 60% del empleo total en el Perú -10,6 millones de puestos-.
- Principalmente las encontramos en comercio (44.5%) y servicios (40,7%), al punto que abarcan 21% del PBI



**La República**Domingo,
4 de agosto del 2024

el cierre de brechas, considerando que existen un millón de mypes de subsistencia.

En esa línea, aclara que les es esquiva la esperanza de tener una política clara para apoyar a las mypes, por lo que exigen la salida del ministro Sergio González del Produce, puesto que solo se ven "medidas aisladas y desarticuladas que apelan al chorreo como herramienta de reactivación y que tardará años en traer resultados positivos".

Cabe recordar que las mypes, en general, abarcan el 99,2% del tejido empresarial y son responsables del 60% del empleo total en el Perú –10,6 millones de puestos – y principalmente, las encontramos en comercio (44,5%) y servicios (40,7%), al punto que abarcan 21% del PBI nacional, conforme a datos recogidos por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SND).

"Las cifras son alarmantes y pasan desapercibidas. Tenemos varias empresas que son mypes por varios años y no crecen. Sin financiamiento blando y de largo plazo para mejorar las maquinarias, no se puede mejorar la productividad ni bajar precios. No se puede avanzar. Tenemos una fuerte desventaja competitiva", mencionó Hermoza.

Por su parte, Saldaña criticó que Boluarte "celebre" el crecimiento de la actividad productiva nacional del segundo trimestre y recordó que los resultados no responden a políticas públicas. "Perú requiere crecer mínimo 5% a 8% para hablar de una verdadera reactivación", enfatizó.



ROL. Gamarra lucha contra la informalidad y competencia desleal de prendas asiáticas.

### Impulso Myperú no habría llegado a todos

Saldaña recuerda que Dina Boluarte no dijo ni una sola palabra sobre Impulso Myperú y tildó de "fracaso" el programa ya que no beneficia a las mypes para las que fue creada.

Los datos más recientes del Cofide – puente del MEF para la entrega de los créditos con aval Estatal en Impulso Myperú– revelan que se han desembolsado más de S/7.374 millones para las empresas.

El fondo en total fue ampliado a S/15.000 millones y los negocios interesados tienen hasta el 31 de diciembre de este año para solicitarlo a cualquiera de las 24 entidades del sistema financiero o las 4 cooperativas que tienen un convenio con la banca de desarrollo. Incluso, a inicios del corriente, se optó por incluir a las grandes empresas.

Saldaña denuncia que estos S/15.000 millones "tienen nombre de mypes" pero solo ha permitido que las entidades financieras liberen sus carteras de deudas –cajas y bancos–

# Gamarra: el emporio comercial que resiste

• Gamarra es el emporio comercial más grande del Perú y concentra el 50% de la industria textil y confecciones. Genera hasta 150.000 empleos directos y más de 200.000 indirectos y se complementa con otros rubros como transporte, servicios y alimentos; y pese a su relevancia, se han mantenido aletargados por los golpes del contrabando,

"No es que no pueda participar (una mype en el rubro exportador) sino que no se puede mantener. La participación es para todos".

"Hermoza propone la reorganización del Produce, ya que no se atiende la necesidad

de acceso a

financiamiento".

la subvaluación de bienes

importados, la sobreim-

portación y práctica des-

leal de prendas asiáticas

Una de las causas que

duerme el sueño de los

justos, precisamente, es la

salvaguardias para equi-

parar la balanza, va que 9

de cada 10 prendas que se

venden son chinas y a pre-

recalca Saldaña.

-especialmente de China-.

mas no cumplen con impulsar a los pequeños negocios.

La República solicitó al Cofide el detalle del porcentaje de colocaciones por tamaño de empresa, así como el avance de Împulso Myperú, mas fue derivado al Ministerio de Economía v Finanzas, flanco desde el que se dio una respuesta a medias: una presentación a enero de este año -justo cuando recién se incluyó a las grandes empresas al programa-en el que muestran que más de 71.200 microempresas recibieron en promedio S/14.943 y las pequeñas, S/38.189; mientras que 26 medianas obtuvieron S/377.517 cada una.

El Produce tampoco quiso declarar para afrontar las críticas de las mypes.

"Las entidades financieras interpretan la ley a su gusto. De contrabando se dan fondos a los que no son mypes porque entraron las grandes y medianas empresas. Tampoco ofreció una salida concreta que permita el acceso a financiamiento", puntualizó Saldaña.

### Fallo estructural que golpea a las mypes

Entre enero y mayo de este año, se contabilizaron 6.264 empresas exportadoras de bienes –5,8% más que en el mismo periodo de 2023–, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales - CIEN de la Asociación de Exportadores (Adex).

De este universo, más del 93% lo ocupan las mypes pero, si lo miramos desde el valor generado por sus envíos, el panorama es distinto: apenas alcanzan el 0,7% del total de despachos.

Y es que pese a ser relativamente una minoría, las grandes empresas movieron US\$24.438 millones en el acumulado a mayo; mientras que las pequeñas, apenas US\$1.660 millones y las micro, US\$180.400.

Según Gabriel Arrieta Padilla, jefe de Inteligencia Comer-

cial y Estudios Económicos de CIEN-ADEX, la baja productividad golpea a las mypes. "La empresa grande es 21,6 veces más productiva que una micro, y frente a las pequeñas, 3,7. Hay una gran brecha en términos de productividad laboral", comentó para esta casa periodística.

Otro punto flaco es la baja productividad a raíz de la poca innovación. Aquí, Arrieta sostiene que se ve un círculo vicioso por la falta de acceso a financiamiento ya que, al no contar con un presupuesto importante, las chances para abrirse a más mercados se reduce, ni qué decir del valor agregado que podrían tener.

Arrieta es partidario de crear una especie de Impulso Myperú para exportadoras, considerando que nuestros principales socios comerciales "siempre demandan productos de calidad", y por ello, no hay motivo para no reconocer a las mypes como exportadoras de este calibre, sea en el ámbito local como internacional.

Consciente de que los bancos son cautelosos con los negocios sin historial y, por ende, les aplican tasas de interés más elevadas, plantea que "el Estado ingrese y contribuya con recursos no reembolsables para permitir a las mypes dar ese salto y posicionarlas".

"No es que no pueda participar (una mype en el rubro exportador), sino que no puede mantener. En realidad la participación a exportar está abierta a todos", reflexionó.

Aquí, Arrieta recuerda que existe una "asimetría de información" ya que el Perú goza de un amplio abanico de oportunidades, considerando la veintena de acuerdos comerciales que se tienen con economías como Estados Unidos, China o la Unión Europea, pero que no llegan a las mypes, las que terminan ignorando la existencia de preferencias arancelarias para exportar a menores costos. &





"Las entidades interpretan la ley a su gusto. De contrabando se dan fondos a los que no son mypes porque entraron las grandes y medianas. Tampoco ofreció una salida concreta que permita el acceso a financiamiento".

Susana Saldaña Presidenta Asociación Gamarra Perú



"Las cifras son alarmantes y pasan desapercibidas. Tenemos varias empresas que son mypes por varios años y no crecen. Sin financiamiento blando y de largo plazo no se puede avanzar".

**Daniel Hermoza** Director de Mypes Unidas del Perú



"Un primer problema es la falta de innovación. También un segundo problema muy importante es el acceso a financiamiento (...) existe una asimetría de información en desventaja de las mypes".

**Gabriel Arrieta** Jefe de Inteligencia Comercial Cien-Adex **Polémica** 

### Sueldo mínimo subirá en el último trimestre del año, anunció el Gobierno.

Alfonso Bustamante. Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)

"Aun no hemos

recesión, deben

crecimiento"

pasar 6 meses de

salido de la

### Esteban Salazar H.

En julio del 2022, el sector empresarial se levantó de la mesa del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT), tras la publicación de los decretos referidos a la tercerización laboral (DS 001-2022-TR) v las negociaciones colectivas (DS 014-2022-TR). Han vuelto a ser convocados.

### –¿Los gremios privados volverán al CNT?

-Somos miembros del CNT, desactivado hace casi dos años por una medida que el golpista Castillo y su ministra de Trabajo sacaron ade lante sin el tripartismo que se requiere. Han habido intentos de reactivación y uno de los acuerdos era convocar de manera ordinaria a las sesiones, ahora se nos ha citado de manera extraordinaria [12 de agosto]. Bueno, tenemos toda la disposición de ir, pero mantenemos que los DS 001 v 014 deben volver al debate, si no, no

### –Se ha puesto en agenda el incremento de la RMV para este año. ¿Qué opinan?

tiene sentido.

 La discusión sobre la RMV es técnica porque puede afectar la competitividad si se hace al caballazo. En el caso de los formales del sector privado, la mediana y gran empresa están

muy por encima. Sin embargo, a la pequeña y micro empresa, que luchan contra la burocracia en materia laboral, una decisión antitécnica que no se corresponda com la productividad del trabajador y con consignas políticas como está seguramente sacará del mercado formal.

### -Pero la presidenta Dina Boluarte ya se adelantó con la promesa de incremento para este año. ¿Es un buen momento?

–Es un tema demasiado importante para hacer anuncios ligeros sobre el incremento. Para que un país salga de recesión tiene que tener al menos 6 meses de crecimiento económico, algo que todavía no tenemos. Técnicamente, seguimos en recesión.

### -Entonces, ¿qué es lo que debe discutirse

sobre el tema en el seno del CNT? -El objetivo de una even-

tual discusión de la RMV en el CNT, más allá de decir si se va subir S/100 ó S/200 (cualquiera de esos es una 'subasta turca') es generar los criterios para que no se tenga que volver nunca más a consulta del sector empleador, trabajador o Estado sobre el alza, que se siga una fórmula para que se vaya ajustando en el tiempo. Ahí no habrá nadie que pueda quejarse, ni el Estado podrá usarlo

"Creo que la presidenta no ha medido las consecuencias de sus palabras. Es un tema demasiado importante para hacer anuncios tan ligeros".

como herramienta populista en perjuicio de la economía y las pequeñas empresas

VISIÓN, Incremento

lejos de consignas

políticas, aseguran

de la RMV debe estar

### -¿Buscarán retomar el debate de estos decretos, antes de revisar la fórmula de la RMV?

-Estos decretos están judicializados. Hasta OIT tuvo que intervenir porque se rompió el tripartismo. Lo que pedimos desde un principio es que estos decretos se deroguen, luego, fuimos más flexibles y propusimos que se discutan. Entonces, cuando se reinstale el CNT, será lo primero que tenemos que hacer, hay que seguir un orden y está en solicitud de agenda. No será posible ver el sueldo mínimo antes, pero vo confío en que vamos a revisar todo.

### -¿Qué rol juega en este caso el MTPE?

-Se debe cumplir el rol fundamental del MTPE, que no es legislar para el 25% de traba-

jadores [formales], sino para el 100%. Pero el Gobierno no ha dicho que se retomará el debate para la fórmula, sino que va a elevar el sueldo mínimo antes de fin de año. Creo que la presidenta no ha medido las consecuencias de sus palabras, así que presentaremos el impacto que se generará en la pequeña empresa una medida antitécnica. El rol debe ser el de un ministerio del empleo, no del desempleo. �

Gustavo Minaya. Secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

"No aceptaremos

Iremos con más

propuestas, pero

si los empresarios

patear el tablero.

responsabilidad".

no será nuestra

imposiciones.

pretenden

nuevamente

### Esteban Salazar H.

La fórmula para el alza de la RMV fue actualizada en 2022 con la participación de OIT, tras un encargo de MTPE para elaborar una propuesta técnica para su institucionalización. En ese momento, los empresarios fuera del CNT no fueron parte de la discusión, pero el informe sí fue presentado ante la CGTP, que lo validó.

### -La presidenta no cumplió finalmente con anunciar el alza de la RMV en su mensaje.

-Pareciera que la presidenta Boluarte estuviera en otro escenario. No vive la realidad de nuestro país, donde la tercera parte de la población se encuentra en la franja de la pobreza y 20% está a punto de caer por su escaso ingreso

que tienen va eso se suma la falta de cumplimiento del alza de la actual RMV, que no atiende ni el 50% de la canasta básica familiar. Según INEI y el propio BCRP está en S/2.100 para una composición de cinco personas. El sueldo mínimo actual es S/1.025, no atiende las mínimas expectativas de productos básicos y eso es lo que vive el trabajador común y corriente que genera también riqueza para los empresarios y para el país.

### -Se señala desde el sector empresarial que se podría perjudicar a las pequeñas empresas.

-Si bien es cierto que es un sector importante que necesita ser apoyado, los empresarios nos refieren que el sueldo de los trabajadores es uno de los problemas mayores de las mypes, cuando estas mismas reconocen que es la falta de acceso al sistema financiero para créditos y trámites de las propias municipalidades. Los costos que les impone el Estado para formalizarse, falta de tecnología, Por supuesto que una pequeña y microempresa tiene que funcionar con compra de equipos e insumos, pero también tiene que prever el compromiso de pagar a sus trabajadores que son los que van a contribuir para la generación de riqueza.

### Entonces, sí podría generar afectación.

 Lo que no dicen los empresarios del CNT es que el sueldo mínimo también lo paga la agroindustria, el sector textil, la seguridad privada, muchos otros del sistema financiero, como bancos o supermercados. Al final, esta alza se usa para dinamizar la propia economía en puestos de mercados, puestos de ropa, articulos de primera necesidad, no es un incremento antojadizo que pedimos porque se nos da la gana, sino porque ayuda a mover la economía del país.

### -¿Asistirán a la sesión convocada por MTPE?

–El ministro Maurate nos convocó y vamos a asistir. Tenemos una propuesta de incremento de manera inmediata a S/1.500 y progresivo hasta S/2.100 en cinco años para alcanzar la canasta básica familiar, así como las pensiones. No podemos tener jubilados con S/200, S/300 o S/400, es una irresponsabilidad del Estado para no cumplir con su rol en la etapa final de la vida de los trabajadores del Perú.

### –¿Aceptarán primero debatir los decretos?

Nosotros no vamos a debatir los decretos porque eso ha sido parte de una demanda colectiva ante el Poder Judicial y el y Indecopi, y esto está ahí hasta que salga, Además, la misma OIT en su 111<sup>a</sup> reunión de su Conferencia anual en Ginebra de 2023 saludó en su informe la emisión de estos dos decretos. La sindicalización es un derecho universal, contra esto incluso están los empresarios de nuestro país. Nosotros los escucharemos si proponen la derogatoria, porque es el respeto que nos debemos, pero que nos impongan debatir eso primero, no se los vamos a aceptar. �





La República

4 de agosto del 2024

**COLUMNISTA INVITADO** 

# Los retos pendientes frente a la minería informal y la abiertamente ilegal

a llegada de Eduardo Salhuana a la presidencia del Congreso y el hecho de que la presidenta Boluarte sea una suerte de aliada sumisa del Legislativo debe ser motivo de festejo en los campamentos de minería informal e ilegal del país

Viendo este panorama no está demás revisar los retos pendientes que tenemos frente a esta actividad. En escenarios cada vez más complejos, los hechos de violencia que ocurren en La Libertad, Arequipa, Ica, Apurímac y también en la Amazonía, son indicadores de un nuevo momento que hay que saber caracterizar

### Revisando los factores de expansión

Un primer factor tiene que ver con la subida de las cotizaciones que ha hecho cada vez más rentable este tipo de minería, como ocurrió en el pasado superciclo (2003-2012): las cotizaciones del oro y también las del cobre han batido todos los récords previos.

Otro factor tiene relación con la pandemia, que se tradujo en una pérdida masiva de empleo: poblaciones que se quedaron sin ingresos y que decidieron volver a sus comunidades, generando presión para buscar opciones de subsistencia. La pandemia también significó el retroceso del Estado en los territorios: frente a la emergencia sanitaria, el Estado peruano se tuvo que movilizar para enfrentarla, descuidando otras funciones Ese vacío fue aprovechado por actividades ilegales que encontraron condiciones inmejorables para expandirse.

Algunos indicadores dramáticos de este avance: por un lado, la deforestación alcanzó niveles récord el primer año de la pandemia (203 mil hectáreas el 2020) y desde entonces va son 18 defensores ambientales, sobre todo líderes indígenas, que han sido asesinados por las mafias que controlan estas actividades.

### Algunas de las actuales características

Este tipo de minería no solo tiene una dimensión distinta a la que mostraba tiempo atrás. sino que también presenta nuevas características. Detallamos algunas de las principales:

-En la actualidad la minería informal y la ilegal, ya no solo es aurífera y no metálica, crecientemente ha incorporado otros metales, como el cobre. Si bien en otros períodos ha habido explotación informal de cobre y otros metales de base, las cotizaciones actuales la convierten en una actividad muy atractiva.

-Hasta hace un tiempo, la minería informal y la ilegal casi no coincidían en territorios con la gran minería. Donde había minería informal, por lo general no había gran minería, salvo excepciones. Ahora se encuentran y la convivencia se traduce en una disputa por el control de concesiones, acompañada muchas veces de violencia. Lo que ocurre en provin-

cias de Apurímac, Cusco y en regiones como La Libertad, Puno, Areguipa, es un ejemplo de un escenario de disputa

-También hay poblaciones que se están transformando: comunidades que optan por hacer minería, ya sea como actividad complementaria o principal. Esto ocurre tanto por las presiones que se dan dentro de la propia comunidad, por la búsqueda de alternativas para generar ingresos, como también por la presencia de operadores externos que buscan ganar nuevos territorios. En las últimas décadas se ha forjado una especialidad en este tipo de minería que se mueve por el país con promotores que capacitan, asesoran, facilitan el acceso a insumos y la comercialización; enganchan con créditos a nuevos mineros y, al mismo tiempo, cuando encuentran resis tencias, se imponen con violencia

-Es un sector que ha acumulado poder económico. Los grupos que controlan la actividad se han beneficiado de ciclos de precios altos, lo que les ha permitido acumular ganancias extraordinarias. Según la Unidad de Inteligencia



Hasta hace un tiempo, la minería informal y la ilegal casi no coincidían en territorios con la gran minería. Donde había minería informal, por lo general no había gran minería, salvo excepciones".

contratar grupos armados para imponer condiciones, controlar yacimientos y desalojar a otros grupos de mineros u opositores. Es lo que habría pasado en Caravelí en junio de 2022 y lo que sucede en la actualidad en Pataz

### Los escenarios de riesgo

Si hasta el momento la tendencia es de expansión y descontrol, un posible escenario es que este sector se siga imponiendo, ya no solo en los territorios ganados, sino que incorpore otros, como hoy en día ocurre en el Cenepa, en Loreto, Ucayali, etc.

¿Marchamos a un escenario similar al de Bolivia, donde los cooperativistas mineros se convirtieron en una base social que terminó imponiendo condiciones a los gobernantes, actuando con violencia? Por lo que se aprecia en algunos territorios, no habría que descartar esta posibilidad, aunque cada país presenta sus propias características.

¿Qué hacer? Lo primero es reconocer es que no hay soluciones sencillas. El que afirme lo contrario no tiene idea de la magnitud del problema. Planteamos algunas propuestas que no pretenden ser una solución integral, pero que podrían ser pasos iniciales para enfrentar la emergencia:

-En primer lugar, se necesita una férrea voluntad política, al mismo tiempo que se reconoce a las poblaciones que están luchando para proteger sus territorios y se resisten al avance de la actividad. Poblaciones como los awajún, wampis y otros pue blos amazónicos que están dando batalla para detener la minería ilegal; las rondas campesinas, etc. No pueden hacerlo solos y es deber del Estado respaldarlos.

-Por otro lado, el bioma amazónico está en peligro. Salvar la Amazonía es una tarea que debe ser encarada de manera coordinada entre los 9 países amazónicos v enfrentar de manera conjunta actividades ilegales. La lucha frente al calentamiento global abre la posibilidad de contar con aliados globales y recursos que

pueden potenciar una estrategia nacional para enfrentar a la minería ilegal.

Se debería neutralizar la expansión y así evitar que nuevos territorios se incorporen a los que ya controlan los circuitos de poder de la minería ilegal. Es clave neutralizar los avances de esta actividad para luego comenzar a recuperar los territorios ya impactados. Además, se debe cortar con la especulación en torno a las concesiones mineras: titulares de concesiones que terminan arrendando a grupos de mineros para que las exploten de manera informal.

-Finalmente, la partida que se le asigna al combate a la minería ilegal representa apenas el 0,03% del presupuesto nacional. No se puede pretender frenar una actividad que mueve más de US\$10,000 millones con un presupuesto de apenas 22 millones de dólares. Este dato muestra que la lucha contra la minería ilegal no es una prioridad para el Gobierno. ❖

### Monto involucrado en las comunicaciones de inteligencia financiera por delito precedente

| Posible                                        |           | umulado<br>.4 - May. 2024 | 12 últimos meses<br>Jun. 2023 - May. 2024 |                  |  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|--|
| delito vinculado                               | Nº de CIC | Total US\$ milns          | Nº de CIC                                 | Total US\$ milns |  |
| Minería ilegal                                 | 718       | 78,987                    | 146                                       | 10,246           |  |
| Delitos contra la admin. pública               | 2444      | 28,826                    | 253                                       | 1,969            |  |
| Tráfico ilícito de drogas                      | 1177      | 19,074                    | 198                                       | 4,741            |  |
| Delitos aduaneros                              | 385       | 6,947                     | 40                                        | 1,616            |  |
| Delitos contra el patrimonio                   | 1253      | 5,739                     | 171                                       | 962              |  |
| Delitos contra el orden financiero y monetario | 492       | 5,480                     | 22                                        | 572              |  |
| Delitos tributarios                            | 468       | 5,179                     | 63                                        | 1,243            |  |
| Delitos contra la tranquilidad pública         | 130       | 1,841                     | 33                                        | 347              |  |
| Tala ilegal                                    | 43        | 859                       | 6                                         | 37               |  |
| Financiamiento del terrorismo                  | 144       | 273                       | 23                                        | 86               |  |
| Otros                                          | 7812      | 31,114                    | 733                                       | 11,398           |  |
| Total                                          | 15 066    | 184,322                   | 1 688                                     | 33,217           |  |

Financiera, las economías ilegales movieron US\$33,217 millones, entre junio de 2023 y mayo de 2024, lo que equivale al 14% del PBI. La minería ilegal maneja casi un tercio de este monto (US\$10,246 millones), seguido por el narcotráfico (con US\$ 4,741 millones).

-Ese poder económico se traduce en influencia política, social, penetración en esferas del Estado: en el sistema de justicia, fuerzas del orden, municipios, Congreso, logrando leves a su medida con el respaldo del Ejecutivo. Es un sector que hoy en día es consciente de su poder y que además percibe que no hay voluntad política para enfrentarlo. En las campañas electorales varios partidos políticos han terminado firmando actas y compromisos con las organizaciones de mineros informales

-Cada vez existen más evidencias que el sector genera sus propios mecanismos de se guridad y cuando se abren disputas, optan por



En las campañas electorales varios partidos políticos han terminado firmando actas y compromisos con las organizaciones de mineros informales".

# DOMINGO Mundo

### INFORME

### Raúl Mendoza

Una reciente encuesta realizada por Bloomberg News/Morning Consult con Kamala Harris como candidata presidencial demócrata la pone un punto (48%) por encima de su rival republicano, Donald Trump (47%), en los estados clave que probablemente decidirán la presidencia. "Las cifras sugieren que Harris tiene la oportunidad de volver a reunir la coalición de votantes que impulsó al presidente Barack Obama a la Casa Blanca, y un camino más claro hacia la victoria que Biden", dice Bloomberg. Los demócratas, que este viernes confirmaron a Harris como su candidata, vuelven a tener la esperanza de un nuevo periodo presidencial.

En el mes de julio, la campaña de Harris recaudó 310 millones de dólares, más del doble que lo recibido por Donald Trump en el mismo lapso. Los donantes aparecieron una vez que

Joe Biden se apartó de la campaña y en cuanto voces demócratas de peso le dieron su respaldo. La carrera a la presidencia, que casi se creía perdida, ha empezado de nuevo con Kamala Harris -59 años, abogada, senadora, exfiscal general de California en dos periodos-ahora en el partidor. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene como candidata demócrata?

# Las fortalezas y debilidades de

POSIBILIDADES. Tras la renuncia de Joe Biden, su vicepresidenta, Kamala Harris, será la candidata presidencial y la campaña electoral demócrata vuelve a tomar impulso. Aunque muchos dudaban de que podría vencer al candidato republicano. Donald Trump, líderes históricos de su partido -como Barack Obama o Nancy Pelosiconfían en ella. ¿Cuáles son sus ventajas en una campaña que se anticipa muy dura?



hacía alusión era a la edad de Joe Biden, sus descuidos verbales y cómo llegaría a un eventual nuevo periodo presiden

con una Kamala Harris mucho más joven que Trump (que tiene 78 años) y un compañero de fórmula -aún por elegir- que se especula será joven pero experimentado. Además, en las dos últimas elecciones el voto femenino demócrata ha estado en 55% y se cree que ella podría lograr mayores porcentajes. Según el periodista Simón Gómez, de Univisión, la principal cadena latina en EEUU: "Su ascendencia afroasiática (madre india y padre jamaiquino) - ambos además profesionales destacados-la hacen atractiva para los votantes de las minorías de Estados Unidos". Hoy Kamala tiene un gran porcentaje entre votantes jóvenes, la comunidad negra y la latina. Y quienes habían perdido la esperanza de un triunfo hoy están motivados a votar.

cial. Ese factor ha quedado fuera de la campaña

### 2. Ampliar el voto demócrata

La elección de su vicepresidente será crucial



# 1976

votos de los delegados demócratas necesitaba y superó Kamala Harris para convertirse en la candidata de su partido.

270

votos electorales se necesitan para ganar la elección presidencial Algunos Estados son claves para llegar a ese número.





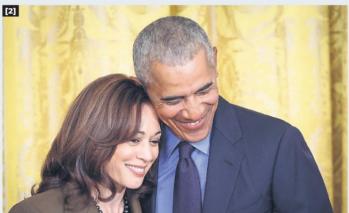

para conseguir el respaldo de algunos estados claves para alcanzar la vicepresidencia. "Kamala tiene la gran ventaja de que siendo la primera mujer afroamericana contendiendo para la presidencia va a tener un voto muy importante en un estado clave que es Georgia. Y va a ser muy importante la elección de su vicepresidente. Dentro de los candidatos, podría ser el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien arrasó cuando fue elegido. El numero de votos de Pensilvania es fundamental para ganar", le dijo Germán Trejo, analista demócrata, a CNN. Shapiro, de 51 años, también podría asegurar los votos de otras dos ciudades importantes



como Michigany Wisconsin. Los apoyos del expresidente Barack Obama, o de Nancy Pelosi, expresidenta del Congreso, han fortalecido su imagen y campaña. "Haremos todo lo posible para que superes estas elecciones y llegues al Despacho Oval", le dijo Obama en una llamada. Hov los demócratas lucen muy unidos.

Sin embargo, el equipo de Trump, que antes se había centrado en Biden, ya empieza a trabajar en mostrar sus debilidades, reales o supuestas. Entre los temas en su contra están:

"Haremos todo

lo posible para

estas elecciones

Despacho Oval",

le dijo Obama por

que superes

y llegues al

teléfono.

### 1. Permitió el ingreso de migrantes

Otra vez es un tema 'levantado' por Donald Trump. Al iniciar su gestión, Joe Biden le encargó a Harris la tarea de ocuparse del tema de la inmigración desde América Latina. Con un presupuesto de 3.000 millones de dólares, ella trabajó en proyectos contra la pobreza y violencia en Centroamérica para evitar que

miles de personas abandonen sus países y busquen llegar a Estados Unidos. Como la realidad ha demostrado, esos esfuerzos no han dado resultados y la migración es un problema que Trumpaprovecha para exacerbar los ánimos de la población blanca, conservadora y pobre que se siente desplazada. Va a seguir haciéndolo. Dentro de ese imagen que quieren construir de ella está el hecho de que también habría sido hasta ahora una vicepresidente de bajo perfil.

### 2. Los votos que no tiene

Trump sigue teniendo mayoría entre los votantes blancos, cristianos, de clase trabajadora, el grupo demográfico clave en Michigan, Wisconsin y Pensilvania (justamente el que Josh Shapiro, si fuera su acompañante de fórmula, podría ayudarle a ganar). En la última elección, Biden recuperó para los demócratas parte de ese voto masculino, pero por el momento Harris parece no gozar de un gran atractivo en ese sector por el tema de la migración e incluso por cuestiones sexistas. También tendrá que ganarse el voto de las personas mayores de 65 años, que si bien votaban mayoritariamente por Biden, no estarían tan convencidos de su sustituta, si creen que lo obligaron a renunciar. Y a eso apunta el equipo de Trump.

### ¿Puede ganarle a Trump?

La campaña será dura, considerando que Trump y su equipo no escatiman en los ataques personales y *fake news* como recurso electoral en debates, declaraciones públicas o por redes sociales. Y la pregunta es ¿podrá ganarle Harris a ese animal mediático que es Trump?

Eleditor de Americas Quarterly, Brian Winter, explicó el tema para CNN: "Es la pregunta del millón-dijo-. Hace dos semanas parecía imposible, Trump parecía tener todo para ganar. Yo diría que sigue siendo el favorito, pero Harris ha sorprendido con su estilo, con

su tono y las bases del partido (están) mil veces más animadas que cuando Biden estaba como candidato".

El analista indicó que no está claro silos estados del interior del país como Texas y otros en los que tendría que ganar, vean en Harris, una exsenadora de California, considerado el estado más exageradamente progresista, como la indicada para llegar a la presidencia.

Tras su confirmación como candidata el viernes, Kamala Harris anunció que se reunirá con los posibles acompañantes de fórmula el fin de semana. Se especuló que probablemente el lunes se produzca el anuncio. También posteó en sus redes sociales: "En este momento, nos enfrentamos a una elección entre dos visiones de nación: una centrada en el futuro y la otra en el pasado. Con su apoyo, estoy luchando por el futuro de nuestra nación". •

# Trump ataca: "Se volvió negra de repente"

 Donald Trump siempre ha atacado lo que considera fortalezas de sus rivales. El miércoles pasado, en una reunión ante periodistas afroamericanos, señaló: "Ella siempre fue de ascendencia india y hacía hincapié en esa ascendencia. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra. Ahora quiere ser conocida así", dijo el expresidente, deiando entrever que lo bacía para ganar votos. Harris es hija de madre india y padre jamaiquino. Nació en Oakland, California, y estudió en una universidad históricamente negra. la Howard University, en Washington. "Es la primera mujer, la primera persona negra y la primera de origen sudasiático en ser vicepresidenta de Estados Unidos". Así la describe su biografía de la Casa Blanca, desde que asumió como vicepresidenta de Joe Biden.

- FUERZA. Kamala Harris tiene una gran conexión con los jóvenes afros y latinos en EEUU.
- 2. APOYO. Barack
  Obama, cuyo apoyo
  ha sido clave para su
  candidatura, cree en
  que Kamala puede ser
  la próxima presidenta.
- 3. MIGRACIÓN. Trump acusa a Harris de permitir el ingreso de miles de migrantes a territorio estadounidense.
- 4. DESLIZ. En una presentación ante periodistas afroamericanos, Trump dijo que Kamala ahora es "negra" por cuestiones electorales.

# Machado reaparece y lidera histórica marcha contra el fraude de Maduro

**PROTESTA.** Lideresa opositora volvió a mostrarse en público para encabezar la manifestación contra el régimen chavista, mientras que el dictador reiteró que está a "disposición absoluta" del Tribunal Supremo de Justicia que maneja.



**DEMANDA.** Miles de venezolanos exigieron que se inicie la transición a la democracia

### Diego Casimiro Ore

Tras permanecer dos días en la clandestinidad, la lideresa opositora venezolana María Corina Machado reapareció en público el último sábado para encabezar la histórica manifestación en Caracas contra el fraude electoral del dictador chavista Nicolás Maduro.

"La nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil", dijo Machado ante miles de sus compatriotas en Las Mercedes. En el acto también estuvo presente el candidato presidencial Edmundo González, quien hasta ahora es reconocido por 7 países de la región como el presidente electo de Venezuela.

Machado remarcó que el 28 de julio "marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela". "Muchas veces nos dijeron que era imposible demostrar el fraude y nosotros lo que demostramos fue la victoria de Edmundo González", exclamó la exdiputada, seguido de gritos y aplausos de los asistentes.

La lideresa opositora destacó la gran convocatoria pese a los "6 días de brutal represión" con la que el régimen chavista intentó suprimir las protestas contra elfraude electoral perpetrado. La respuesta de la dicta-

"La nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil", dijo María Corina Machado ante la multitud.

dura ha dejado hasta el momento 20 muertes y al menos 1.000 detenidos. "La violencia está allá porque es el único recurso que les queda", afirmó.

"Creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar. La presencia de cada uno de uste-



SIN MIEDO. María Corina Machado y Edmundo González lideraron la manifestación realizada en Caracas contra el fraude electoral de Nicolás Maduro.



ESPERANZA. Manifestantes pidieron acabar con la violencia.

des aquí representa lo mejor de cada venezolano. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final", pronunció ante la multitud.

El discurso de María Corina Machado acabó con todos los presentes entonando "Gloria al bravo pueblo", himno nacional de Venezuela.

Sus conciudadanos radicados en Perú, Argentina, Alemania, Estados Unidos, España, México, Francia, Australia, Suiza, Países Bajos, también salieron a las calles a manifestarse contra el fraude chavista.

### Persistencia

En una parte de su intervención, Machado aseveró que "no hay maniobra pseudojurídica que pueda tapar" que Edmundo González obtuvo más de 7 millones de votos en las urnas, mientras que Nicolás Maduro 3,2 millones.

"La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando en un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela". exclamó.

La afirmación tuvo una respuesta de Maduro, quien a través de una publicación en X reiteró que está a "disposición absoluta" de la Sala Electoral

### INICIATIVA

- Fundamento. Ante la negativa del CNE de difundir las actas que comprueban la victoria de Edmundo González, los venezolanos las pegaron en las paredes de las calles de Caracas.
- Engaño. El CNE afirma, sin pruebas, que Maduro obtuvo 51% de votos.

del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)". "Seguimos firmes, apegados al respeto de la Constitución, canalizando todo bajo la ley. Tenemos las actas completas. ¡Estamos listos y preparados!", escribió.

El problema con el TSJ ra-

dica en que es una entidad controlada por el Gobierno. La presidenta de la Sala Electoral, así como de la institución, es Caryslia Beatriz Rodríguez, una simpatizante de la dictadura que fue nombrada por la Asamblea Nacional oficialista en 2022 pese a no contar con la suficiente experiencia en la administración de justicia.

Maduro intenta validar el fraude através deuna sentencia judicial. La Sala Electoral citó para el último viernes a todos los candidatos, incluido el dictador, para que comparezcan. Sin embargo, no acudió Edmundo González, quien en una publicación dio las razones por las que no asistió. Recalcó que la obligación del Consejo Nacional electoral (CNE) debe ser "respetar la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio". \*\*

**DESDE EL SUR** SEGUNDA TEMPORADA

### José Rodríguez Elizondo



# Tomando el fraude por las astas

omo estaba previsto, Nicolás
Maduro optó por inventarse
una victoria en las elecciones
venezolanas del 28 de julio. A
ese efecto incluso desconoció
los procedimientos de su propia y pétrea constitución chavista. Cumplía así su amenaza
de ganar "por las buenas o por las malas".

La mala noticia para él es que nadie se atrevió a felicitarlo, pues María Corina Machado como lider y Edmundo González como genuino vencedor ya habían tomado el fraude por las astas. Esta vez la oposición contaba con fuerzas en los viejos reductos del chavismo, la diáspora del madurismo tenía a la región vigilante y las noticias de Venezuela competían con las de las guerras de Gaza y Ucrania. Por eso, la siniestra taimadura del dictador fue tema mundial y, aunque en trance de ejecución, su amenaza complementaria de mantenerse a costa de "un baño de sangre" no está disuadiendo a los demócratas.

Lo dicho implica que ni Maduro ni sus asesores previeron que el costo de la trapisonda esta vez sería colosal y no solo porque ya hay muertos, heridos y desaparecidos. Además, porque ha cuajado en una desconfianza y un aislamiento superlativos. El Centro Carter-único veedor autorizado-informó que el resultado oficial era inverosímil. La ONU también desconfía y en la resbaladiza OEA, a falta de un coscorrón, 17 países le exigieron mostrar las actas de su presunta victoria, 5 escabulleron el bulto v ninguno osó justificarlo. Gobernantes afines, como Lula, AMLO y Gustavo Petro, tampoco confían en sus cifras y el presidente chileno Gabriel Boric dijo que "es muy difícil creerlas". En paralelo, los Estados Unidos, Argentina y Uruguay ya reconocieron a González como ganador y el Perú se adelantó a romper relaciones con el gobierno dictatorial.

Hoy solo reconocen a Maduro países ajenos a la democracia representativa, como Rusia, China e Irán-por añadidura fuertes acreedores de Venezuela- y el gobierno ideológicamente afín de Bolivia. En estas condiciones, el dictador ha optado por la fuga hacia adelante, léase represión incrementada, insultos barriobajeros, cierre de embajadas propias y ajenas, acusaciones fantásticas contra los gobiernos de Chile y el Perú y una suerte de terrorismo demográfico: nuevos millones de emigrantes que complicarán aún más la vida en los países receptores.

En resumidas cuentas, Machado y González pueden estar hoy en la clandestinidad, pero Maduro ni siquiera puede hablar de una victoria pírrica.

### Estrategia con avalancha

Hasta el mismo día 28, muchos analistas creían en la incurable ingenuidad del binomio Machado / González. Periodistas escépticos los bombardeaban con la larga lista de trapacerías de Maduro, incluyendo la dura experiencia de líderes previos y la cancelación de la potente candidatura presidencial de la propia Machado.

Ante ese bombardeo, la corajuda líder replicaba que "no nos estamos chupando el dedo". Agregaba que en ese contexto hostil una diáspora de casi 8 millones de venezolanos inducía en todas las familias la pregunta inevitable: "¿Qué más podemos perder?" Para detener tamaña tragedia era imprescindible recuperar la democracia y no por la fuerza de la violencia sino por la fuerza de la verdad. González, en carta personal del pasado mes de mayo, dio a este columnista una pista adicional. Dijo que su sorpresiva presencia en la papeleta electoral obedeció a "un error de cálculo del régimen". A su juicio, Maduro no asumía las consecuencias devastadoras de su dictadura: "pobreza extrema, desigualdad salvaje, degradación estatal y migración forzosa (a lo cual) se suma la represión política y la violación sistemática de Derechos Humanos".



Ni Maduro ni sus asesores previeron que el costo de la trapisonda esta vez sería colosal y no solo porque ya hay muertos, heridos y desaparecidos. Además, porque ha cuajado en una desconfianza y un aislamiento superlativos".

tarios que los computaran y defendieran en cada mesa, para hacer inviable un fraude burdo. Mutando la cantidad en calidad de apoyo, resultaría evidente que el dictador solo se representaba a sí mismo.

Desde esta perspectiva, la victoria de González marcó un punto de inflexión.

### El meollo militar

Las imágenes dicen que, tras la derrota, la represión del régimen es ejercida de preferencia por la Guardia Nacional (milicianos) y no por las Fuerzas Armadas de la nación. Los blindados, barcos y aviones aún no aparecen.

Pero, sin duda, la fuerza militar está en el meollo de este conflicto pues, como enseñaba Maquiavelo, está en la base de cualquier poder. El militar Hugo Chávez, predecesor del civil Maduro, lo sabía bien. Como coronel había intentado un golpe de Estado y como presidente se había sobrepuesto a otro. Aprendió, así, que para aspirar al poder

vitalicio debía contar no solo con fuerzas armadas profesionales e ideologizadas sino, además, con una reserva miliciana incondicional... por si algo o alguien inoculaba a sus ejércitos el virus de la deliberación. Esa es la fuerza que Maduro recibió como legado de su "comandante eterno".

La lógica, mezclada con buenos deseos democráticos, dice
que la oficialidad militar subalterna hoy estaría tensionada a nivel
estamental. Por una parte, por su
obediencia a una cúpula que amarró su destino al de la dictadura.
Por otra parte, por la vigencia del
ethos castrense profesional, que
privilegia la defensa de la patria y
predica la apoliticidad. Por cierto, sería una tensión secreta, pero
muy enterada del sacrificio de sus
mártires. Aquellos que entendieron la necesidad de una "deriva

patriótica", en cuya virtud las armas deben usarse para defender a Venezuela y no para reprimir a los venezolanos.

esde esa perspectiva, la lectura jurídica de las elecciones abre paso a la gran interrogante de la estrategia: cómo puede reconvertirse la fuerza militar de una dictadura en la fuerza legítima de un Estado. Para responderla, los estudiosos pueden consultar las variadas y ricas experiencias de distintos ejércitos, entre los cuales los del Perú, Chile, Uruguay y Brasil.

Quizás lo que une todas esas experiencias sea un viejo aforismo asiático: es más fácil montar sobre un tigre que tratar de bajarse de él. ❖



En esa línea, la oposición variopinta tuvo lo que antes le faltó: un liderazgo idóneo para tiempos de barbarie, una estrategia que asumía los errores cometidos y activistas ("comanditos") organizados a nivel nacional. En cuanto a lo primero, la prueba mayor de liderazgo la dio la misma Machado, tras encontrar en el diplomático González -fundador de la Mesa de Unidad Democrática- un subrogante prestigiado, generoso y corajudo. Demostró que por sobre cualquier personalismo político estaba la causa nacional.

En cuanto a la estrategia, la experiencia decía que no bastaba un resultado electoral ajustado y, por tanto, fácilmente falsificable. Para vencer a un dictador con vocación vitalicia y base social militar, lo que se necesitaba era la fuerza de un landslide. Es decir, una avalancha de votos y una cantidad de volun-



sultado electoral ajustado. Para vencer lo que se necesitaba era la fuerza de un landslide. Es decir, una avalancha de votos y voluntarios que los computaran y defendieran en cada mesa".

No bastaba un re-

# **DOMINGO** Sociedad

MARCO COTRIN



### INFORME

### Camila Alomía

La mayoría de alpacas del mundo están en nuestro país, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, comunidades y familias se dedican a la extracción de su fibra como principal fuente de ingresos. También allí, personas con batas blancas extraen muestras de sangre de estos auquénidos. ¿El objetivo? Que la calidad de las chompas, chalinas, ponchos y otros tejidos que se fabrican a partir de su lana—considerada una de las más finas del mundo— mejore a partir de genética molecular.

Desde Puno, Junín, Arequipa y Pasco hasta Lima, cientos de tubos de recolección con sangre de alpaca viajan para que las muestras sean estudiadas en un laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Gustavo Gutiérrez, profesor principal del Departamento de Producción Animal en la Facultad de Zootecnia, es el responsable de esta investigación. Con el cabello gris que evidencia sus más de 30 años de experiencia en esta casa de estudios, nos recibe en el Instituto de Investigación de Bioquímica y Biología Molecular de la UNALM.

Gutiérrez es especialista en mejora de genética animal, consiguió un doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos. Desde su regreso al Perú, ha buscado aplicar

# Genética molecular para mejorar la fibra de alpaca

**INVESTIGACIÓN.** Desde identificar la población de alpacas que produce los vellones de lana más finos y reconocer sus enfermedades hereditarias, hasta hacer que su fibra no produzca picazón para que sea más valorada en el mercado internacional. Investigadores de la Universidad Agraria trabajan para ayudar a los productores altoandinos y hacer que la crianza de esta especie sea rentable y sustentable.



### Fecha central

de agosto se celebra el Dia Nacional de la Alpaca. Nuestro país tiene el 87% de la población mundial de esta especie, con rca de 3,6 millones de ejemplares.

El Instituto de Investigación de Bioquímica y Biología Molecular de la UNALM fue creado en agosto de 2009

- 1. INVESTIGADOR, Gustavo Gutiérrez es el responsable de la investigación en alpacas en la
- 2. RECORRIDO. Las muestras de sangre de alpaca viajan desde comunidades en Puno, Cusco y Junín hasta los laboratorios de la universidad
- 3. CARACTERÍSTICAS, Con el análisis de las muestras se puede determinar el diámetro de la fibra y el peso del vellón de lana.
- 4. FINANCIAMIENTO. Los investigadores han logrado avances con apoyo del exterior y fondos nacionales.

de ADN que marcan una posición a lo largo del genoma de la alpaca", explica. Con ello es posible conocer sobre enfermedades hereditarias v aspectos de interés para la producción, como el diámetro de la fibra y el peso del vellón de lana.

"Esto se usa para estudios genéticos. Con la información, podemos ver la manera práctica de desarrollar programas de mejora de genética animal", explica, También permite evaluar la consanguinidad genómica de las alpacas para impedir el apareamiento entre animales con parentesco, lo que -con alta probabilidadocasiona defectos en las crías.

El equipo ha logrado descubrir 4 millones de marcadores moleculares y ha estado trabajando con 76,000 de ellos, a partir de 1.200 muestras de alpacas, precisa Gutiérrez.

Actualmente, en un nuevo proyecto con la empresa tecnológica MGI Tech Co y la textil Inca Tops se trabajará con 1.500 de estos auquénidos para mejorar la calidad de la fibra.

Para trasladar muestras de alpacas a los laboratorios de MGI Tech Co, en Brasil, estas deben tener un ADN de alta calidad. En la granja de la UNALM hay alpacas que han sido de ayuda para que los científicos afinen las técnicas con las que vienen recogiendo muestras de los auquénidos en comunidades de los andes peruanos. Solo se necesitan 30 mililitros de sangre o 30 vellones con bulbo piloso.



Las alpacas se esquilan una vez al año. El día central son sujetadas una por una para ser esquiladas con una rasuradora especial o tijeras. Como quedan con poco abrigo, pasan la noche en un cobertizo y luego las liberan. Así es cómo se consigue una de las fibras más finas del mundo, cuenta Gustavo Gutiérrez.

El equipo ha logrado descubrir 4 millones de marcadores moleculares de ADN de alpaca. Trabaia con 76.000 de ellos.

Con la información conseguida de la genética molecular, quienes crían alpacas pueden saber qué

animales poseen los vellones más finos para que tengan crías y logren una mejora genética de la población. Pero, además se busca reducir la picazón que pueden generar las prendas que se elaboran. "Ya se logró la finura, ahora toca reducir la picazón", resalta el zootecnista.

La fibra de alpaca tiene una estructura que se llama médula. Cuando uno se coloca una chompa hecha con lana de alpaca y siente picazón, eso se debe a este componente. La lana de la oveja Merino, competencia internacional de nuestra alpaca, no tiene fibras meduladas.

"La idea es reducir el porcentaje de medulación en el conjunto de fibras y a través de eso reducir el efecto de picazón. Es decir, hacer que las prendas de alpacas den mayor confort. En eso estamos", indica Gutiérrez.

A largo plazo, el proyecto busca que la mayoría de criadores de alpacas en Perú cuenten con la información obtenida para disminuir la picazón. "A partir del ADN, reconocer si este animal es bueno o es malo para disminuir el efecto de picazón", explica. Según el zootecnista, algunas comunidades tienen cooperativas comunales, pero la mayoría de criadores trabaian de forma individual.

"Buscamos contribuir a hacer que la crianza sea un negocio sustentable. El precio de la fibra de alpaca, y también de los textiles, depende mucho de la finura", dice. \*









y expandir lo aprendido con sus estudiantes. "El primer paso ha sido crear este laboratorio", cuenta el zootecnista. Fue implementado desde 2010, con apoyo de proyectos de financiamiento externo e interno. También impulsó la creación de cursos que no existían sobre uso de información molecular.

La genética molecular es una rama de la biología que se centra en la estructura de los genes a nivel celular. Es como estudiar el libro de instrucciones que está dentro de cada célula del cuerpo. Ese libro se llama ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, y tiene información sobre cómo funciona cada ser vivo. Se le estudia para mejorar cultivos agrícolas, en la ganadería y en otros campos.

Existen conocimientos avanzados de gené tica molecular para trabajar en vacas, cerdos y aves, animales que forman parte de grandes cadena económicas en Norte América, Europa y Oceanía, cuenta Gutiérrez. "En cambio, como las llamas, alpacas y cuyes nuestros no tienen tanta importancia para estos lugares, no se había hecho la inversión. Nos corresponde como país hacer la inversión", sostiene

Junto al doctor Abel Ponce de León, también de la UNALM, aplicaron a distintos proyectos para obtener financiamiento. "La idea era descubrir marcadores avanzados para las alpacas", relata Gutiérrez.

"Los marcadores moleculares son regiones



RESCATE. De enero al 30 de julio, la policía rescató en Lima a 1.128 personas explotadas, según la Dirección Contra la Trata de Personas y Trafico de Migrantes.

# Trata: 15 casos por día y solo dan S/5 millones para combatir este delito

**12 CENTAVOS POR PERSONA.** En el Perú se registra un promedio de 5.400 denuncias por año. De enero a julio la Policía ha rescatado a 1.128 víctimas, la mayoría mujeres extranjeras. El 82% eran explotadas sexualmente. Contamos la historia de Roxana.

### Óscar Chumpitaz C.

Una de las formas más conocidas de la trata de personas en el país es la explotación sexual y laboral de mujeres. Pero no es la única manera en que se presenta este flagelo que afecta a miles cada año. También hay hombres explotados en sus centros de trabajo, y niñas y adolescentes a las que unen en matrimonios 'arreglados'.

Es un delito que cada año mueve más de US\$1.300 millones, pero que desde el Estado peruano no hay una respuesta decidida para combatirlo, pues, en promedio, asigna solo 12 centavos por persona para prevenir y erradicarlo.

En nuestro país cada año se registra un promedio de 5.400 denuncias por este delito, lo que representa 15 casos al día, según el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público. Entre 2018 y abril de 2022 se contabilizaron más de 29.400 denuncias. Así, se estima que, del total de víctimas, el 85% son mujeres, el 36,2% menores de edad y el 72% fueron captadas con falsas ofertas de trabajo.

Algunas de esas denuncias se transformaron en causas judiciales, pero en pocas ocasiones los explotadores fueron condenados.

La República accedió, a través de fuentes fiscales, el testimonio de una víctima de trata cuyo caso se encuentran en plena investigación.

Roxana - cuyo nombre ha sido cambiado- tiene 28 años y fue víctima de explotación sexual, primero en un prostíbulo de Piura y luego en una 'plaza' de Lince. Tuvo como pareja nueve años a un hombre con el que tuvo dos hijos. Cuando este sujeto comenzó a golpearla ella decidió separarse.



"En los primeros siete meses del año se detuvo a 265 tratantes y se desarticuló 44 bandas y dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación laboral y sexual de mujeres vulnerables".

Aldo Ávila Novoa

Así salió en busca de trabajo y decidió viajar a Perú desde Venezuela. En Piura se encontró una conocida que le contó que trabajaba en un night club de Lima y la trajo a la capital. Una noche la amiga de Roxana le pidió que la acompañara a una "salida" con un cliente que le reportaría dinero para sus hijos. Le aseguró que le iban a pagar bien por su tiempo y que nadie se iba a enterar.

Le ofreció 20 dólares por la salida y aceptó porque necesitaba el dinero. Pero las salidas se hicieron frecuentes hasta que un día quiso escapar y no la dejaron. Por suerte fue rescatada por la Policía y la Fiscalía.

### Van 1.128 rescatadas

El general Aldo Ávila Novoa, director contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, asegura que de enero al 30 de jugio la Policía ejecutó en Lima 515 operativos y rescató a 1.128 víctimas de este delito.

De esta cifra, 32 son menores de edad (24 nacionales y ocho extranjeras), y 1.096 son mayores de 18 años (297 connacionales y 799 extranjeras).

Asimismo, las investigaciones han permitido a las autoridades detener a 265 personas y desarticular 44 bandas y dos organizaciones criminales que se dedicaban a explotar laboral y sexualmente a víctimas que, en su mayoría, son mujeres en situación de vulnerabilidad.

En tanto, 152 víctimas (48 nacionales y 104 extranjeros) fueron ubicadas y puestas a buen recaudo, en operativos conjuntos con el Ministerio Público.

Ahora bien, para probar los casos, los fiscales y los jueces deben escuchar los testimonios de los que sufrieron distintos tipos de explotación que se acercan a formas de esclavitud o servidumbre. En el Perú, es el segundo delito que predomina después de la minería ilegal.

### Pocos recursos

Mercedes Arce, directora de Programas y Proyectos de Capital Humano y Social Alternativo, señala que, aunque desde el Estado se han realizado mejoras normativas significativas para enfrentar este delito y se cuenta con una Policía y Fiscalía especializadas, así como con una Política Nacional contra este crimen y una comisión multisectorial, aún hay mucho trabajo por hacer.

Esto debido a que fenómenos, como el incremento de la criminalidad organizada, han ocasionado que el delito crezca, se expanda y se diversifique, aumentando el número de víctimas, principalmente en la población migrante.

### **ENFOQUE**



Ricardo Valdés Exviceministro

### INVERSIÓN DEL ESTADO PALIDECE

La trata de personas está en todo el Perú, los estudios demuestran que el delito mueve al año un promedio de US\$1.300 millones y es la segunda economía ilegal más lucrativa del país, después de la minería ilegal. Una víctima de explotación sexual genera para los tratantes un aproximado de 28.000 soles al año y en explotación sexual se movilizan unos 800 millones de dólares anuales, mientras que, en explotación laboral. unos 700 millones de dólares. Sin embargo, la inversión del Estado apenas llega a 0.12 céntimos de sol por cada peruano, lo cual palidece ante las ingentes ganancias de los explotadores.

de las víctimas de trata que presentaron su denuncia son mujeres y el 36% son menores

de edad.

operaciones contra la trata realizó la Policía en Lima entre enero y julio. Se rescató a 1.128 personas.

Y Juan Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS, advierte que la falta de presupuesto afecta la eficiencia de las autoridades para enfrentar el delito, pues para financiar la investigación, persecución, atención a víctimas y prevención del crimen, como está contemplado en los 42 servicios que abarca la Política Nacional contra la trata, se necesitan más de S/1.100 millones, pero el presupuesto específico asignado por el Estado para este fin apenas llega solo a S/5 millones. �

# Sicarios matan a cantante del grupo de chicha 'Chacalón Jr'

**EN SAN JUAN DE LURIGANCHO.** Fue atacado a balazos por dos sujetos mientras cantaba en una reunión. Él se suma a otros músicos victimados por extorsionadores.



VÍCTIMA. Juan Cavallini Salazar fue atacado por dos sujetos cuando se presentaba en una actividad. Tenía apenas 31 años.

### Óscar Chumpitaz C.

Un nuevo ataque y todo apunta a que es obra de extorsionadores. Ayer, uno de los cantantes de la agrupación 'Chacalón Jr' fea asesinado mientras animaba una reunión familiar, en San Juan de Lurigancho.

La Policía cree que Juan Rafael Cavallini Salazar (31), interprete del éxito musical 'En vida', fue víctima de una banda de extorsionadores que exigen cupos a los artistas que se presentan en Lima y provincias. Cavallini era un joven lambayecano que se encontraba en Lima abriéndose paso en el ambiente musical. Empezó como corista de José María Palacios, hijo del recordado Chacalón, y ya comenzaba a realizar conciertos como solista.

La madrugada de ayer, mientras interpretaba uno de sus temas favoritos, fue atacado a tiros por dos sujetos que llegaron en una motocicleta con los rostros cubiertos con pasamontañas. Ocurrió en la Mz 163, lote 21, grupo 17, sector 3 de Huáscar, en Canto Grande. Cuando la policía llegó al lugar, lo encontró sin vida. Sobre el piso yacían regados seis casquillos de bala.

### Más músicos asesinados

Otros músicos que se habrían negado a pagar cupos a bandas de extorsionadores también fueron blanco de atentados.

Es el caso de Jaime el 'Tayta' Carmona, de 33 años, conocido por su participación en 'La voz Perú', quien fue victimado por sicarios cuando transmitía su presentación en vivo por TikTok, en Independencia. Lo atacaron el 11 de junio.

Elard Cuevas Chávez, dueño y director de la orquesta de cumbia 'Elard y su Barriomix', fue victimado la noche del sábado 4 de mayo cuando cantaba en una pollada prosalud de su vecina, en Comas.

No son los únicos. El 29 de diciembre del 2023, el director de la orquesta 'La Crítica del Callao', Christian Gabriel Suárez Villanueva, fue asesinado a tiros frente a su vivienda. ❖



PROCESO. Subir de escala les permitirá un mejor sueldo.

# Casi 90.000 docentes van por el ascenso este año

Casi 90.000 docentes de colegios públicos se inscribieron en el Concurso de Ascenso 2024 para la modalidad de Educación Básica, lo que les permitrá tentar la posibilidad de subir de escala y tener un mejor ingreso mensual.

Esto se realiza mediante un proceso de evaluación que valora sus conocimientos pedagógicos y reconoce su trayectoria profesional.

Este año, los postulantes a la segunda, tercera y cuarta escala representan el 79,4% del total de inscritos. Para acceder a la octava escala, la más alta, se inscribieron 248 docentes de los 296 habilitados para ascender.

En cuanto a los grupos de inscripción, los maestros de primaria (48%) e inicial (11,5%) tienen los mayores porcentajes de postulantes. Y en lo que respecta a los docentes de secundaria, la mayoría corresponde a las áreas de Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología. Los postulantes rendirán la Prueba Nacional el 24 de noviembre en los locales que indicará el Ministerio Educación. ❖

### Alertan que habrá oleaje anómalo hasta el miércoles 7

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra alertó ayer, a través del Aviso Especial n.º 52, que habrá oleaje de ligera y moderada intensidad en el litoral peruano, de norte a sur, hasta el miércoles 7 de agosto.

Ante ello, el Indeci reco-

mienda a las autoridades regionales y locales implementar medidas de preparación y orientar a la población para evitar que se exponga a accidentes y/o daños personales. Del mismo modo, aconseja

Del mismo modo, aconseja suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje. •

### **LA FOTONOTICIA**



### Emergencia por una fuga de gas

Una fuga de gas en el óvalo Paz Soldán, en San Isidro, alarmó a los vecinos y trabajadores de los negocios de esa zona, quienes salieron a las calles. La policía cerró varias vías por precaución. La empresa Cálidda, con ayuda de los bomberos y Sedapal, controló la emergencia. ❖

### ¿Tienes una denuncia? Escríbenos al Whatsapp 941 000 000

La República

DISOLUCION Y LIQUIDACION
POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE FECHA 13 DE JULIO DEL
2024, SE APROBO LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA EMPRESA.
SHELOMIT S.R.L. CON RUC
20509522660, NOMBRANDOSE COMO
LIQUIDADOR A SAUL ZUASNABAR
SOTO, CON DNI NRO. 08689420, LO
QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO
DE TODOS LOS INTERESADOS
CONFORME ALO DISPUESTO POR EL
ART. 412 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY NRO. 26887
LIMA, 01 DE AGOSTO DEL 2024.

EL LIQUIDADOR: SAUL ZUASNABAR SOTO

### COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL PERÚ LTDA. EN LIQUIDACION (PRESTAPERÚ)

### PROGRAMA DE INVITACIÓN A OFERTAR LA COMPRA DE BIENES INMUEBLES N° 01 – 2024 PRESTAPERU-LIQ

Se pone en conocimiento de los socios de PRESTAPERU en Liquidación y del público en general, el primer PROGRAMA DE INVITACIÓN A OFERTAR LA COMPRA DE 27 BIENES INMUEBLES (vivienda, terrenos urbanos y departamentos), de propiedad de PRESTAPERU en Liquidación ubicados en:

- 05 en Arequipa: 01 terreno urbano en José Luis Bustamante y Rivero, 01 casa en Paucarpata, 01 Terreno urbano en Cerro Colorado, 01 terreno urbano en Mollendo y 01 local comercial en La Jova
- 22 en Lima: 22 departamentos en el distrito de Ate

Adquisición de Bases y Publicación: Recepción de Sobres Cerrados:

Costo de Bases: Información Adicional :

Lugar, Fecha y hora del Resultado del Programa de Invitación:

LIQUIDADORA JUDICIAL PRESTAPERÚ EN LIQUIDACION Del 30 de Julio al 28 de agosto del 2024 inclusive Av. Goyeneche 305 Arequipa - Arequipa

hasta el 28 de agosto del 2024

Gratuito (www.prestaperu.com.pe)

www.prestaperu.com.pe

subastas.prestaperu@gmail.com o a los Teléfono 961 867 103 / (054) 224580

Av. Goyeneche 305 Arequipa, Jueves 29 de agosto del 2024 2:00 p.m.

COMITÉ DE VENTA Y SUBASTAS

# **DOMINGO** Deportes

# La 'U' y los libros que cuentan 100 años de triunfos

### Raúl Mendoza

Uno de los clásicos que Pedro Ortiz Bisso considera inolvidable como hincha de la 'U', es el que se jugó el 27 de diciembre de 1995 y que definía el pase a la Copa Libertadores. Faltaban pocos minutos para el final del partido y se cobró un córner para los cremas. Lo ejecutó Paolo Maldonado, hubo un despeje aliancista en el área y, tras un rebote, Roberto Martínez, que entraba a la carrera, le dio con furia al balón y lo mandó al fondo del arco. La explosión de los hinchas remeció el Estadio Nacional.







PEDAD Datiz bisso

PEGN

AGUILAR

### Lolo en Europa

Los autores Alékxander JJ Cassis v Luis Fabrizio Álvarez dan una visión de la gira del combinado del Pacífico en Europa a finales de 1933 e inicios de 1934

El más campeón de Antenor Guerra García es un libro ilustrado que cubre 100 años en 10





'Celebré ese 6-3.

que mis plegarias

que me deslumbró

en 1975, existía".

convencido de

habían sido

efectivas. La

garra crema.

1. TESTIGO. En 30 años como periodista, Pedro Ortiz ha visto clásicos con triunfos inolvidables

2. HISTORIA. Jorge Moreno reunió fotos y crónicas en un libro puntilloso sobre los triunfos cremas

HISTORIA. En los 100 años de la 'U' además de los libros citados aquíhan aparecido o se han reeditado varios más. Todos cuentan, en crónicas emocionantes o historias gráficas, distintos ángulos del equipo crema o sus

figuras emblemáticas.

también la historia de todos sus hinchas. Está repleta de recuerdos desbordados de emociones, algunos más felices que otros, como los que comparto en las siguientes páginas. V dale 'U' toda la vida", dice en el inicio de un libro que recorre la historia del equipo desde su nacimiento, hasta el clásico del "apagón" y el campeonato crema en Matute el 2023. Son 11 capítulos en donde, además del recuento de los hechos, están los protagonistas de esas tardes.

Pedro también recuerda otro clásico que. curiosamente, vivió con la máxima tensión aunque no estuvo en el estadio. Lo escuchó por radio y pasó del desconsuelo a la alegría al cabo de 90 minutos. Era marzo de 1986, pero se definía el título de la temporada 85. Alianza Lima se puso 2-0 en el primer tiempo y la suerte parecía echada. Pero en el segundo, la reconocida garra crema salió a flote y puso el partido 2 a 2 con

goles del 'Loco' Miguel Seminario. A diez minutos del final, un tiro libre de Fidel Suárez rebotó en el palo y el 'Diablo' Drago la alcanzó de cabeza y la mandó a las redes. Felicidad total.

"Ese partido lo viví con la radioeneloído. Ese año fui a casi todos los partidos, pero esa vez no pude", recuerda. Ese v otros clásicos están en el libro. También hay un recuento de los ídolos del club como Lolo Fernández, Toto Terry, figuras como Challe,

Cruzado, Cachito Ramírez, y más cerca, Germán Leguía, o el Puma Carranza, entre otros. No faltan el equipo subcampeón de la Copa Libertadores del 72, el que batió a Peñarol el 75, o los que consiguieron el tri del 98-2000 y más.

"Hay temas que cubrí, más de 40 entrevis tas a exjugadores, técnicos y dirigentes, además de trabajo de archivo en muchos años que hice periodismo deportivo", explica Pedro. En esas páginas también está la definición de lo que es la garra crema. "Garra es nunca abandonar. [...] Garra es nunca darse por vencido. Eso no se negocia".

### Los triunfos de un siglo

Cuenta Jorge Moreno que se hizo hincha de la 'U' porque vivió la campaña de 1975 y para él ahí estaban los mejores. Estaba Chumpitaz, Oblitas, Cachito Ramírez, entre otros. "Varios de ellos ganaron después la Copa América", recuerda. Y la 'U' ese año le ganó a Peñarol, que era de los más grandes de Sudamérica. El vivía en La Victoria, a unas cuadras del estadio de Alianza, pero el destino lo hizo crema.

"Los medios cubrían mucho los partidos de la 'U', y estoy seguro de que si hubiera nacido poco después y hubiera visto la campaña del 77-78 de Alianza, cuando llegó Cubillas, llegó Sotil, quizá hubiera sido hincha de Alianza", dice. Además, recuerda, los tíos y primos llegaban a su casa para ver los partidos y, siganabala 'U', era una fiesta. Todo eso influyó.

En 100 grandes triunfos, Jorge recoge ese número de partidos ganados ante el clásico rival, y también triunfos épicos ante rivales de aquí y de fuera, casi desde la fundación del club.

Pocos quizá lo recuerden, pero la 'U' le ha ganado en un siglo de vida a clubes importantes como el AC Milan o el Santos de Pelé en la década del 60, y muchas veces, desde la década del 50, a River Plate o a Boca Juniors, incluyendo la vez que vinieron con un joven Diego Maradona.

En el recuerdo de Jorge está la tarde en que la 'U' le ganó con un impensable 6 a 3 al Alianza de Cueto y Cubillas, y ha plasmado esa emoción en una crónica en donde describe los pormenores del partido, las emociones vividas y remata con el corazón en la mano: "Al día siguiente del clásico me di cuenta de que los diarios no siempre publican verdades. "La Victoria llora", leí. Falso. Yo vivía en ese distrito y celebré a lo grande ese 6-3, convencido de que mis plegarias habían sido efectivas. La garra crema, que me deslumbró en 1975, existía"

Otra campaña recordable de los cremas

fue el año que fueron a la Libertadores con un equipo sin figuras -atravesaba una crisis- y debieron enfrentar a Palmeiras y Guaraní de Brasil. Como era usual en esas épocas, la garra crema afloró y le ganó a los dos equipos, incluso a uno de ellos en Brasil. "Esa vez hicieron 20 goles pero no pasaron porque solo pasaba el primero", explica Jorge. En las décadas del 70 v 80, con esos triunfos, fue que se consolidó la leyenda de la 'U'

como equipo copero.

Jorge explica que la génesis del libro nació de unas reuniones con un jefe suvo en el periodismo: Ricardo Delgado. En ellas le contó que él había visto el último partido de Lolo Fernández a los 9 años. Era un clásico y los organizadores inventaron que Lolo se iba a retirar. "Me pareció muy buena la historia. Con el culto a Lolo que hay, alguien podía decir estuye ahí". El libro 100 grandes triunfos tiene la reseña de un centenar de partidos y también 11 crónicas de periodistas que vivieron de primera mano lo que cuentan. La crónica de Delgado sobre Lolo es la primera de ellas.

Dice Jorge en el inicio del libro "los hinchas de la 'U' saben que el manto sagrado es de color crema, que el Monumental es el templo y que Lolo los ilumina desde el cielo. Amén".

Otros libros han aparecido en el Centenario de Universitario de Deportes: Lolo en Europa, El más campeón, Las Copas del campeón, Padre Nuestro, Crónicas con garra, De crema me vestí y algunos más. Libros para leer y emocionarse. Hablan de fútbol, de hinchas, de copas y, sobre todo, de la pasión que te embarga cuando tu equipo gana. �

# J& [ ] JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024 \* & & \*





POSIBLE SALIDA. María Belén Bazo evalúa la chance de retirarse como deportista tras haber participado en los Juegos Olímpicos París 2024.

# Bazo dejó al Perú en alto

**GRAN ORGULLO.** La velerista nacional estuvo muy cerca de alcanzar el podio en los Juegos Olímpicos de París 2024 y consiguió un histórico diploma olímpico tras ocupar el cuarto lugar.

### Luis Imaña

Este sábado, María Belén Bazo brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024 al conseguir un admirable cuarto puesto en la competencia de windsurf femenino, marcando el resultado más destacado en la historia de la vela peruana en esta clase de competición. La atleta de 26

años demostró una excepcional habilidad y determinación en la Marina Marsella, escenario principal de la disciplina.

La jornada de definición para el windsurf comenzó con la regata de cuartos de final, donde Bazo se enfrentó a una dura competencia. En una actuación notable, la velerista peruana logró remontar posi-

"Lo que me pasó fue increíble, porque la competencia ha sido muy dura por el viento y olas que hicieron difícil navegar". ciones durante la prueba y finalizó en la segunda casilla, solo detrás de la china Zheng Yan. Dicho desempeño le permitió asegurar uno de los dos boletos disponibles para la semifinal, garantizando así el diploma olímpico y la oportunidad de luchar por las medallas.

En la semifinal, María Belén tuvo una destacada participación. Aunque la israelí Sharon Kantor se mostró dominante desde el inicio, Bazo luchó i tensamente por el primer puesto durante el tramo inicial.

La competencia se intensificó cuando la italiana Marta Maggetti logró superar a Bazo en los últimos metros, adjudicándose el segundo lugar y el pase a la final junto a Kantor. La peruana, por su parte, terminó en la tercera posición, a solo cuatro segundos del segundo lugar, consolidando su posición entre las mejores del mundo.

Es importante destacar que

María Belén no había clasificado inicialmente a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, gracias a una vacante surgida por la decisión del Comité Olímpico de Suiza de no enviar a una de sus deportistas, el cupo fue transferido a la peruana, permitiéndole participar y brillar en esta importante competencia.

"Enverdad estoy demasiado feliz, más que con el resultado sino con la semana que tuve. Al final mi objetivo no era ni top 10, ni medalla, era simplemente venir, disfrutar al máximo el campeonato y sentí que lo disfruté todos los días", declaró nuestra representante nacional.

María Belén Bazo no solo ha conseguido un importante logro personal, sino que también ha colocado a Perú en el mapa del windsurf internacional, estableciendo un nuevo estándar para la vela peruana en el escenario olímpico. •

### HASTA LAS ÚLTIMAS Nicolás Pacheco quedó sexto en

la final de skeet

Nicolás Pacheco disputó la gran final de tiro skeet masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quedó en el sexto lugar de la tabla con 17 platos acertados de un total de 20. El peruano empezó bien la primera etapa y logró puntaje perfecto. En la tercera ronda falló un disparo y en la cuarta no falló inigún tiro; no obstante, erró en la quinta y sexta ronda.

Con esta performance, nuestro compatriota superó el octavo lugar que obtuvo en Tokio 2020 y sumó su segundo diploma olímpico.❖



Pacheco dejó grata imagen.

### ESTÁ IMPARABLE

### Simone Biles ganó tercer oro en París 2024

La estadounidense Simone Biles se proclamó campeona olímpica en la modalidad de salto de potro de la gimnasia artística de los Juegos de París 2024, la décima medalla olímpica de su palmarés y la tercera en la cita en la capital francesa, con mejor puntuación que la brasileña Rebeca Andrade (plata), y de la también estadounidense lade Carey (bronce).

Biles también incrementó a 40 su cosecha de medallas en competiciones internacionales de envergadura, la mayor cantidad conseguida por una gimnasta. •

### Semifinal de Alonso Correa fue suspendida

**DEFINIDO.** El surfista nacional enfrentará este lunes al francés Kauli Vaast.

Las semifinales del surf masculino de tabla corta en los Juegos Olímpicos París 2024 entre Alonso Correa y Kauli Vaast estaba programada para este sábado 3 de agosto. Sin embargo, debido al mal clima en la Polinesia Francesa, este trascendental duelo se ha postergado para el lunes 5 de agosto a partir de las 12:00 m. de Perú.

Correa viene de vencer al



Correa busca la medalla.

japonés Reo Inaba en los cuartos de final con una puntuación de 10.50 sobre 10.16 de su rival. El deportista sorprendió tras poder remontar el marcador ante uno de los rivales más fuertes y que incluso vino de vencer al bicampeón brasileño, Filipo Toledo.

Por otro lado, Vaast viene de afrontar una gran competencia contra Johan Duru, pero finalmente logró superarlo con un total de 15.33 ante 12.33. •

### TE VI EN TV

FÚTBOL » Liga 1 Cristal vs. Mannucci 11:00 a.m. (Liga 1 Max)

FÚTBOL » Liga argentina Unión SF vs. River Plate

1:00 p.m. (ESPN)

U. Comercio vs. Melgar 1:10 p.m. (Liga 1 Max) FÚTBOL » Liga 1 ADT vs. Grau 3:20 p.m. (Liga 1 Max)

FÚTBOL » Liga argentina Boca vs. Barracas 3:30 p.m. (ESPN)

FÚTBOL » Liga 1 Universitario vs. UTC 8:00 p.m. (Gol Perú)



PROTAGONISTAS. Zambrano y Barcos marcaron los goles del conjunto íntimo

# Alianza Lima conquistó Cajabamba

**EN LA CIMA.** Blanquiazules ganaron 3-1 a Comerciantes Unidos v lideran el Clausura.

### Luis Imaña

El equipo dirigido interinamente por Diego Ortiz se llevó una victoria convincente por 3-1 sobre Comerciantes Unidos en Cajabamba. Los locales dieron el golpe en el marcador a los 13' con un cabezazo de Matías Sen que dejó sin opciones a Ángelo Campos.

A pesar de que el anfitrión tuvo un buen comienzo, perdió el control momentáneamente y permitió que Carlos Zambrano empatara el marcador a los 33', gracias a un remate de punta tras un pivoteo en el área.

En la segunda mitad, el partido se transformó en un espectáculo protagonizado por Hernán Barcos. Apenas iniciado el segundo tiempo, el Pirata demostró su clase con un magnífico cabezazo que puso a Alianza Lima nuevamente en ventaja con el 2-1.

La guinda del pastel llegó a los 76°, cuando Barcos convirtió un penal en gol, sellando la victoria de su equipo y desatando la euforia en los seguidores blanquizzules.

"La tenemos clara, los jugadores saben bien que el triunfo era necesario. Han perdido
solo un partido y el resto son
triunfos, hay que seguir ganando porque para salir campeón
lo único que se espera son los
triunfos, ellos lo tienen claro y
esto va a sumar a su confianza",
declaró Ortiza la prensa. \*



### COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS III LIMA - CALLAO

D.L.21210 - LEY 28686 PROFESIÓN MÉDICA LEY 23346

### CONVOCATORIA

### II ASAMBLEA REPRESENTATIVA REGIONAL EXTRAORDINARIA 2024

El Consejo Directivo del CRO III Lima y Callao, según el artículo 77º del Estatuto adecuado a la Ley Nº 28686 y al Reglamento de Asamblea Representativa Regional, convoca a los delegados Habilitados Representativos de Base, elegidos y acreditados de cada establecimiento de salud u organización de obstetras a la II Asamblea Representativa Regional Extraordinaria 2024

### Agenda:

- 1. Informe sobre Asamblea Representativa Nacional
- 2. Defensa de la Profesión

Fecha:Miércoles 07 de agosto del 2024Hora:Primer llamado14:30 horasSegundo llamado15:00 horas

Lugar: Virtual:

Plataforma Zoom CRO III Lima – Callao

Obsta. KIARA MELISSA ANGULO TORRES Secretaria de Asuntos Internos Colegio Regional de Obstetras III Lima – Callao Obsta. GINGERS MIRIAM GARCIA PORTOCARRERO
Decana Regional

Colegio Regional de Obstetras III Lima – Callao

Pueblo Libre, 04 de agosto 2024



Tus ahorros crecerán **MÁS** de lo que crees...

# TE PREMIAMOS CON MÁS



# APERTURANDO TU DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Campaña comercial establecida para la región Lima. Aplican términos, condiciones y restricciones según reglamento ubicado en **www.cmactacna.com.pe/tepremiamosconmas**. Ahorros cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos hasta el monto máximo establecido en **www.fsd.org.pe**. Difusión conforme Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero.

# **DOMINGO** Entretenimiento y Cultura

Aunque ya es un escritor imprescindible desde hace más de dos décadas, con la partida de Juan Marsé y Javier Marías, Vila-Matas es a la fecha el mayor escritor de España.

# Enrique minimo de la constant de la

"Yo quería ser escritor en París para tener una chimenea propia"

### Gabriel Ruiz Ortega

A razón de las Olimpiadas de París 2024, todas las referencias culturales sobre esta icónica ciudad se han activado. Que este evento deportivo sea razón suficiente para que La República converse con uno de los mayores escritores en actividad en el mundo hoy: el catalán Enrique Vila-Matas, autor de *París nose acaba nunca*, una de sus novelas más queridas por sus lectores.

### -Este es un libro escrito en estado de felicidad.

-Más que a un estado de felicidad, lo asocio a un repentino deseo de contarles "algo de mí" a los lectores, pues hasta entonces me había caracterizado por miincondicional respeto a la ficción.

### –¿Empiezas a poner más de ti?

-No es que me dijera: "Pues mira, ahora voy a poner más biografía en mi obra". No, nada de eso. Decidir algo así equivale a acabar descubriendo la imposibilidad de la escritura. Todo eso de "los personajes de carney hueso", por favor... Para mí, plenamente de acuerdo con Nabokov, la biografía de un escritor solo puede ser la historia de su estilo.



### Multipremiado

v el Herralde de

a los que está traducida toda la ora de Enrique Vila



2. NOVELA. El narrador de la novela brinda

una conferencia sobre los dos años que, en los setenta, vivió en París. Quería ser como su ídolo Hemingway.

3. ENCUENTRO. Con Laure Adler, biógrafa de M. Duras (Aviñón, julio de 2024).



### –¿Cuánto has cambiado desde entonces?

-Pues, por ejemplo, que en el libro de París creí que iba a contar "algo de mi" y, unos años después, en una entrevista, le confesé a Rodrigo Fresán que yo creía que escribir equivalía a empezar a conocerse a uno mismo y, sin embargo, con el paso del tiempo, había comprendido que nunca sabría quién soy, y todo a causa de haber escrito. Pero es que lo veo como lo mejor que me podía pasar. Tal vez la felicidad, la verdadera felicidad, el mejor premio de todos, sea simplemente esto: que a la larga no haya nada de mí, ni en mi vida ni en los libros, me parece muy coherente con lo que decía el otro día Manuel Vicent: "Oué más da si todos vamos hacia el anonimato".

### −¿Como si se llegara a un estado de libertad

-No, simplemente es que sospecho que solo puede ser horrible saber quién es uno. A mí al menos me parece que no me conviene nada saberlo.

### -El humor y la ironía estuvieron a la orden.

-La ironía recorre todo el libro. Me río a fondo y con alegría del joven que fui, de las



### -¿Y ahora tienes una chimenea propia?

confusiones, los errores, Lichtenberg dice que

el filósofo exagera, grita, en tanto que no ha descubierto todavía el núcleo de su confusión.

Pues eso. En lugar de gritar, en París no se acaba

protagónicos que no se tomen tan en serio?

el escritor que podías ser y no el que querías

-¿Hacen falta más antihéroes o personajes

 Hav gente que conozco, escritores sobre todo, que se ríen de todo el mundo, menos cu-

–¿En París te diste cuenta de que podías ser

nunca preferí ironizar.

riosamente de ellos mismos.

-Ahora que lo preguntas, acabo de acordarme de un cuento genial de Melville. "Yo y mi chimenea". Ahí tenemos a un viejo granjero al que la familia y todo el mundo le pide que derribe la inmensa chimenea y remodele la casa con un sentido práctico y económico. Pero él se opone a la destrucción de lo más esencial de su finca, porque "sin ese gran fuego la casa perdería su espíritu". Al final del relato, le veremos montando guardia ante su vieja chimenea cubierta de musgo: "Porque eso es algo decidido entre yo y mi chimenea: que yo y ella nunca nos rendiremos"

### -Tu narrador cuenta que Marguerite Duras fue su casera. ¿La novela es un aterrizaje festivo del mundo literario?

-Muy festivo, sí. Y a la larga muy impresionante cuando uno, años después de aquellos días de París, se dedica a leer a Duras a fondo y descubre la extraordinaria fe que tenía en ella misma, así como su búsqueda de una lengua rota, suelta y, como dice su biógrafa Laure Adler, de una lengua más respirada que escrita, de una lengua que ella llama "chalada", inventada, que embrolla, que inventa. Duras, un genio. Es curioso, la huella de su escritura me llegó mucho después de su muerte. Un gran amigo de ella, el argentino Raúl Escari, me contó que una noche acabó como un mendigo durmiendo en un banco del Boulevard Sebastopol, y en la madrugada se le apareció Duras, muerta hacía ya tiempo, ordenándole enérgicamente que abandonara el banco.

### -¿Qué obstáculo has debido sortear?

-Mi lema desde que empezara a escribir ha sido no traicionarme nunca a mí mismo. V esto lo he llevado a raiatabla, como si fuera el personaje con chimenea de Melville. Como decía alguien al final de El mal de Montano: "Con Praga nunca podrán". Puede que lo marginal sea el espacio natural de mi escritura, pero es que tengo la impresión de que ¡precisamente me muevo en el espacio natural v hasta central de la escritura! En cuanto a los obstáculos, han sido innumerables. Me divertiría mucho pasando revista a todos ellos. Pero es que siento total pasión por la escritura y ninguna por los ajustes de cuentas

### -El mejor ajuste es tu reconocimiento mundial.

-Como dice Madeleine Moore en mi novela Montevideo, no se trata de combatir a tope a los imbéciles, porque imbéciles los hay en

"Hay gente

que conozco,

todo, que se

ríen de todo el

mundo, menos

ellos mismos".

curiosamente de

escritores sobre

todos los círculos, se trata de oir lo que dicen y entenderlos y luego crearnos un mundo en el que los idiotas no entren.

### –¿Cuál es el peligro para la escritura literaria hoy?

–Que se empobrezcan la imaginación y la memoria. Respecto a esta última, sorprende la falta de conexión de muchas novedades con la historia de la literatura, con los libros que nos han venido

acompañando, los dignos de ser releídos (los clásicos) y los contemporáneos inspirados con talento en esa tradición.

### –Ya no hay humor, ¿no?

-En las redes sociales, por ejemplo, es escandalosa la ausencia casi general de ironía. Hay una barbaridad de bárbaros que no saben ni lo qué es la ironía. Y el humor que más circula es grueso, tosco, estúpido. Quedan algunos lectores, eso hay que agradecerlo. Los lectores, decía ya Flaubert, "no son tan tontos como parece. Tontos en materia de Arte solo lo son el gobierno, los críticos 'autorizados', en fin, todos los que ostentan alguna forma de poder, porque el poder es esencialmente estúpido".

### ¿El poder disminuye al creador?

-Hay días en que no solo el poder, todo el mundo trabaja para disminuir al creador.

### –¿Sirve la bohemia literaria? Es un mito.

 Es un mito sin contexto. Un bohemio de ahora es Trump, por ejemplo, y todos los imitadores de aquellos despeinados emperadores romanos. Cada vez más la política forma parte de la "cultura del entretenimiento". &



### 28 FESTIVAL DE CINE DE LIMA PUCP



1. KILLAPA WAWAN. En escena, Magaly Solier. La cinta en quechua fue dirigida por César Galindo de Willaa Piraa.

2. LOS INDOMABLES. Reynaldo Arenas en la película de Tito Catacora.

3. ÁLBUM DE FAMILIA. Emanuel Soriano y Lucho Cáceres en filme

4. COMPARTESPACIOS. Carmen Rojas estrenó la película en Montreal

5. KARUARA, LA GENTE DEL RÍO. El documental de Stephanie Boyd v Miguel Aráoz Cartagena.

6. EL TÍO NILO. Dirigido por Omar Forero (de Chicama).

7. EL PECADO SOCIAL. Juan Carlos Goicochea dirigió el documental

8. EL HUARO. Filmado por Patricia Wiesse

# Cine, historia y memoria

FESTIVAL DE CINE DE LIMA. Más de 40 películas postularon para la edición 28. Joel Calero y Patricia Wiesse opinan sobre la nueva sección Competencia Peruana.

reflejará en esta sección del fes-

tival, tendrá más dificultad en



compiten en las diferentes sec-

ciones del Festival de Cine de

Lima y lanzan la Competencia

Peruana, una sección con ocho

nal muy consistente", nos dice

Joel Calero, director de La piel

más temida y que ahora postula

con Álbum de familia. La cinta

fue una de las primeras en ago-

tar entradas. "Hay interés por-

que cierra una trilogía fílmico-

política del conflicto armado

interno: esta vez viendo las con-

secuencias en torno a la familia

compiten las ficciones Compar-

tespacios, Killapa Wawan, Los

indomables y los documentales

Karuara, la gente del río, El tío

Nilo, El pecado social y El Huaro.

acierto" que el festival lanzara

esta competencia en un año crí-

tico para el cine nacional. "Es

un momento de incertidumbre.

Es posible que una ley que va a

afectar fuertemente a la inci-

piente industria sea aprobada

por insistencia (por el Congre-

so) y ello restringirá el núme-

Para Patricia Wiesse "es un

Con la película de Calero

de un militar", agrega.

mostrar una selección importante y variada".

La cineasta considera que producciones nacionales. La -aunque es "difícil poner a dirección del festival recibió 45 competir" cintas de ficción con largometrajes para esta edición, el número más alto en 28 años. documentales- el gran número "Esa es la prueba concreta de producción nacional es una de cómo la ley que el Congreso respuesta. "Es una manera de ha derogado sí estaba funciodecirle a los que están detrás de nando, estaba produciendo un esta ley que estos somos y aquí cine apreciable y un cine regioestamos resistiendo".

Para la directora de Mujer de soldado, el documental que recogió los testimonios de las

"Cualquier director consciente está obligado a ser crítico de su sociedad y de su tiempo".

mujeres que llevaron a juicio a los militares por el caso Manta Vilca, las ocho películas seleccionadas tienen temas que podrían "incomodar" al poder. Los indomables con Reynaldo Arenas está ambientada en 1781 v presenta la historia del último descendiente de los incas aimaras y su esposa. "Deciden continuar con la insurrección

indígena contra los opresores españoles. Sin embargo, la obsesión por la causa libertaria desencadenará una serie de tragedias", dice la sinopsis. En Karuara, una mujer indígena se enfrenta al poder para proteger el río de su comunidad.

Wiesse dirigió El Huaro en un territorio de la selva que fue afectado por el Baguazo y conoció las historias de niñas awajún en una comunidad machista, "Iustamente son los (temas) que el Congreso quiere censurar, que le molestan y no le gustan: memoria, historia, problemas sociales y medioambientales. Y es que cualquier director de cine sensible v consciente del país en el que vive no puede eludirlos. Está obligado a ser un buen artista y a ser crítico de su sociedad y de su tiempo".

Calero coincide con la directora. "Es evidente que en ciertos sectores políticos, claramente identificados con partidos como Renovación Popular y el fujimorismo, hay un deseo expreso de querer normar cuáles son los temas abordables en el cine". En las otras secciones, El archivo bastardo se estrena en la Competencia Latinoamericana Documental y en ficción compiten por Perú: Raíz, Reinas y Kinra. "Que los congresistas puedan ver las películas y discutir a nivel de ideas y no de prejuicios sería casi un acto pedagógico, un acto sanador". ❖













# El taquillazo de **Deadpool & Wolverine**

A NIVEL GLOBAL. Cinta de superhéroes, basada en los personajes de Marvel Comics, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, supera los 800 millones de dólares.

### Cecilia Castillo S.

La dupla Deadpool y Wolverine se han convertido en los dueños de la taquilla, y están disfrutando de uno de los segundos fines de semana más importantes de la historia.

El reciente estreno de Marvel Studios y Disney ganó otros 28,3 millones de dólares el viernes, lo que la pone en camino de recaudar entre 94 y 96 millones de dólares mejor de lo esperado en su segundo estreno para un total nacional de 10 días superior a los 390 millones de dólares, informó *The* Hollywood Reporter.

La película basada en cómics, que protagonizan Reynolds v Hugh Jackman, también logró otro hito el viernes al cruzar el umbral de los 300 millones de dólares y superar el total nacional de Deadpool 2 de 318,5 millones de dólares.

Para este fin de semana, la película dejará atrás todas las proyecciones de las dos primeras entregas, a nivel global.

Los entendidos señalan que su recaudación mundial debería situarse entre 785 y 800 millones de dólares, mientras se dispara en la lista de películas con clasificación R más taquilleras del mundo hasta el puesto número 3.

Joker de Todd Phillips ocupa actualmente el puesto número 1 con 1.064 millones de dólares, por lo que tomará otra semana más o menos para que Deadnool y Wolverine superen esa película.

### Elenco y otras cifras

ELENCO. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corin. Morena Baccarin. Dafne Keen, Channing Tatum, Wesley Snipes, Jennifer Garner. PRESUPUESTO, La prensa estadounidense reportó que el presupuesto de producción estimado fue alrededor de 200 millones de dólares, a lo que suma aproximadamente US\$100 millones en marketing.



HÉROES. La critica no ha sido tan benévola, pero el público la respalda

Deadpool & Wolverine de Marvel Studios y Disney, dirigida por Shawn Levy y coprotagonizada por Hugh Jackman, está a pasos agigantados por delante de la competencia, aunque Twisters de Amblin Entertainmen se mantiene firme.

Twisters, con Glen Powell y Daisy Edgar-Jones distribuida por Universal en Estados Unidos, está en camino de caer un escaso 37 por ciento en su tercer fin de semana a US\$22 millones para un total nacional de más de US\$194 millones

### ¿Oué dijo la crítica?

La revista Rolling Stones ha calificado la cinta de Shawn Levy de "humor vulgar, ausencia de guion y mucha sangre". "Lo cierto es que se extraña el sentido de riesgo y audacia del MCU

(Marvel Cinematic Universe) de antes. Aquí todo termina muy cómodo y seguro con todo v reunión familiar, risas v una lección moral tipo Hannah Montana. ¡Bah! Sobre el impacto de los acontecimientos de esta cinta en el MCU, déjenme decirles que es más crucial la incorporación de Harry Styles como el hermano de Thanos que lo que sucede aquí". &

# **Cup<del>C</del>nidad**

997 580 793

### ENCUENTRA ESTAS Y MÁS OFERTAS SOLO EN WWW.CUPONIDAD.PE

### **CIRCO MONTECARLO**

ENTRADA PARA EL CIRCO CIRCULO MILITAR JESÚS MARÍA



### **AMERICAN CIRCUS**

ENTRADA PARA NIÑO O ADULTO EN ZONA A ELEGIR

EXPLANADA TRIBUNA - JOCKEY CLUB



### CIRCO DE LA TÍA GLORIA Y EL ZAPATO DE CRISTAL

ENTRADA AL CIRCO EN ZONA A EL ECCIÓN - EXPLANADA DEL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN



### CIRQUE DU SOLEIL

ENTRADA ZONA MESSI iEL CIRCO MÁS FAMOSO DEL MUNDO!

ARENA 1 – SAN MIGUEL



### iCombo Cineplanet!

- 2 Entradas 2D
- + Popcorn GIGANTE
- + 2 bebidas GRANDES



\*STOCK MÍNIMO DE 5 UNIDADES POR PRODUCTO / OFERTA VÁLIDA SOLO POR HOY O HASTA AGOTAR STOCK

### **GARFIELD**



**CHARLIE BROWN** 

SI SEÑORITA.

TENEMOS UN

PROBLEMA AQUÍ.



EN LAS PREGUNTAS DOS.

NUEVE, ONCE Y VEINTE,

TUVE QUE PEDIRLE A

MARCIE LAS RESPUESTAS

...



### **AJEDREZ**



### **EL MISIL INVISIBLE** S. Tartakower vs Max Euwe

Venecia, 1948 Nivel: Alto

Juegan las negras con precisión

"Aunque Spassky hace tiempo que se retiró, sus partidas proporcionan material para mejorar la comprensión de las aperturas", Stefan Liebig.

Por Jim Davis





Categoría: Combinación

y se imponen en 3 movimientos.

### SUDOKUS

| Sudo | oku f | ácil |   |   |   |   | N° 1 | 1407 |
|------|-------|------|---|---|---|---|------|------|
|      |       | 9    | 1 |   |   |   |      | 5    |
|      |       | 3    |   | 9 |   | 4 | 2    | 7    |
|      |       |      | 7 | 6 | 2 |   | 1    |      |
| 8    |       |      |   |   |   |   |      |      |
|      | 1     |      | 3 |   | 6 |   | 4    |      |
|      |       |      |   |   |   |   |      | 1    |
|      | 7     |      | 2 | 8 | 3 |   |      |      |
| 2    | 3     | 8    |   | 1 |   | 7 |      |      |
| 4    |       |      |   |   | 5 | 2 |      |      |

| Sudo | oku d | ifícil |   |   |   | N° 1: | 1408 |
|------|-------|--------|---|---|---|-------|------|
|      | 4     | 9      | 7 |   |   | 1     | 6    |
| 8    |       |        |   | 2 |   | 3     |      |
|      |       |        |   |   | 8 | 2     |      |
|      | 2     |        | 5 | 6 |   |       |      |
|      |       | 1      | 8 | 3 | 2 |       |      |
|      |       |        | 2 | 4 |   | 9     |      |
|      | 1     | 6      |   |   |   |       |      |
|      | 9     |        | 4 |   |   |       | 3    |
| 3    | 8     |        |   | 9 | 7 | 5     |      |

PERO EN LA NUEVE Y LA

VEINTE, ELLA ADMITE

QUE LAS ADIVINÓ Y ME

PREGUNTABA SI

### **SOPA DE LETRAS**

| Υ  | E | 0 | R | Т | C | L | R | В | C | Q | X   | Ε |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| Т  | 0 | 0 | F | C | C | Α | C | Α | Р | Ε | L   | 4 |
| S  | S | V | Ñ | Α | Α | Z | Q | M | J | 0 | L   | L |
| D  | Q | S | M | X | 1 | S | М | C | ٧ | Ε | Z   | I |
| Р  | C | Р | 1 | 1 | Z | Ε | Т | X | Т | F | H Y | V |
| C  | S | Α | S | Α | S | Α | C | 1 | В | Α | S   | Ε |
| Е  | L | Z | S | C | C | Ε | Z | Ε | L | Α | ΚI  | O |
| C  | W | F | Α | Т | Ñ | Α | Ε | Ñ | Ν | L | LI  | Р |
| Z  | Α | R | C | Α | Ε | W | Ν | Ε | D | М | 0 / | 4 |
| Н  | D | Ρ | U | Α | Ν | L | D | Α | L | Χ | G   | С |
| 0  | Α | F | Α | K | S | R | L | L | L | U | R ( | 0 |
| L  | D | G | ٧ | В | Α | 1 | Ε | Т | W | S | Α \ | V |
| J  | Т | V | Q | C | L | Ν | М | L | 0 | V | C ( | 0 |
| ID | Υ | В | R | 0 | 0 | Н | 1 | Z | R | В | Z   |   |
| Α  | 0 | J | Α | В | R | Α | C | U | R | U | Τ ( | 0 |
| М  | М | Χ | R | R | М | K | D | L | ٧ | 0 | NI  | Н |
| T  | D | Α | L | D | Н | Ñ | Н | Ε | М | Α | N I | Ñ |
| D  | C | S | A | R | E | R | R | A | C | D | X   | Z |

BASQUETBOLISTAS DE ESPAÑA. Camps, Canals, Cano, Capablo, Capdevila, Capel, Carbajo, Carbonell, Cárdenas, Cardó, Cargol, Carreras, Casas, Casimiro, Castelltort, Castillo.

## **ASTROLOGÍA**

### ARIES: 21 mar. 20 abr.

La persona que te interesa aún mezcla el presente con hechos pasados, lo que la lieva a desconfiar de tus intenciones y argumentos. No apresures nada y deja que con el tiempo te conozca.

TAURO: 21 abr. 21 may. El acercamiento de esa persona te ha generado muchos cuestionamientos, es posible que decidas tomar distancia, no obstante, conviene que seas claro para que entienda tu posición.

### GÉMINIS: 22 may. 21 jun.

No permitas que los celos te hagan per-der el control, podrias llevar a extremos situaciones que se aclararian dialogan-do. De ti depende cambiar esta situación y conservar el equilibrio.

CÂNCER: 22 jun. 22 jul. La reflexión y el análisis te hará ver el daño que le hace a un ser querido tu ac-titud distante. Hoy recapacitarás en tus errores y buscarás actarar malos enten-didos, volverá la armonia.

LEO: 23 jul. 23 ago. Buscarás devolver el apoyo que has es-tado recibiendo de tus seres queridos. Algunos detalles serían materiales y otras expresiones de gratitud y afecto, hoy fortalecerás tus lazos familiares.

### VIRGO: 24 ago. 23 set.

VIRGO: 24 ago. 23 set. Recibirás la comunicación inesperada de amigos o familiares, lo que te sacaría de las actividades que habías progra-mado. A pesar del cambio, te hará bien despejar tu mente y relajarte.

### LIBRA: 24 set. 23 oct.

LIBKA: 24 set. 23 oct. Tus ànimos empiezan a ser otros, ten-drás más disposición al diálogo y bus-carás a esa persona con la que habías tenido tantas diferencias. Tu actitud será comprensiva e inclinada a conciliar.

ESCORPIO: 24 oct. 22 nov.
Una persona de carácter te ayudará con sus consejos a sanar todas easa heridas que han estado a fectando tu vida emocional. Recuperas autoestina y esa seguridad que te caracteriza

SAGITARIO: 23 nov. 21 dic.
Empiezas a reconocer lo turbulento de esa situación emocional. Hoy decidirás alejarte de esa persona hasta recuperar el control de tus emociones. Solo así te conducirás por lo correcto.

CAPRICORNIO: 22 dic. 20 ene. No debes asumir una postura tan flexi-ble frente a alguien que impone sus ideas y prejuicios. Estarias permitiendo un sometimiento incómodo. Es el mo-mento de reflexionar y cambiar.

ACUARIO: 21 ene. 19 feb. Recibirás la colaboración del entorno para realizar los cambios y mejoras que deseabas en el hogar. Te quedará un tiempo libre y lo invertirás en el descantiempo libre y lo invertiras en el descan so, será un día tranquilo y satisfactorio

### PISCIS: 20 feb. 20 mar.

PISCIS: 20 feb. 20 mar. No tomes a la ligera esa situación de conflicto que vive tu entorno, los pro-blemas no se resuelven solos y será ne-cesario mayor compromiso de tu parte. Solo asi se evitarán mayores divisiones.

### **SOLUCIONES**



| udo | iku fa | icil |   |   |   | N° 1 | 1405 |   | Sudo | iki |      |
|-----|--------|------|---|---|---|------|------|---|------|-----|------|
| 1   | 6      | 8    | 9 | 7 | 3 | 2    | 5    | 4 |      | 4   | 1000 |
| 9   | 5      | 7    | 2 | 4 | 1 | 6    | 8    | 3 |      | 6   | 8    |
| 2   | 3      | 4    | 6 | 5 | 8 | 1    | 9    | 7 |      | 2   |      |
| 8   | 2      | 5    | 4 | 1 | 6 | 3    | 7    | 9 |      | 3   | 1    |
| 3   | 1      | 6    | 7 | 9 | 5 | 4    | 2    | 8 |      | 7   | 1    |
| 4   | 7      | 9    | 3 | 8 | 2 | 5    | 6    | 1 |      | 8   | i    |
| 7   | 9      | 1    | 5 | 2 | 4 | 8    | 3    | 6 | 1    | 9   | 2000 |
| 5   | 8      | 3    | 1 | 6 | 9 | 7    | 4    | 2 |      | 5   |      |
| 6   | 4      | 2    | 8 | 3 | 7 | 9    | 1    | 5 |      | 1   |      |

1 7 3 8 6 2 5 9 3 9 2 7 5 4 8 1 5 8 1 4 9 3 6 7 2 9 5 8 2 3 6 1 4 4 2 6 1 7 6 9 3 7 6 4 3 8 1 2 5 2 4 9 6 1 7 3 8 8 3 7 5 2 9 4 6

Solución problema de ajedrez N° 4622:

1.Dg8+ Rf6 2.Dh8+ Rg5 3.Dg7+ (Se viene un mate contundente, por eso, las negras abandonaron).



















CÓD.: 20009221 | STOCK: 100 UDS.



PLATO TENDIDO BLANCO Nº 9



· MATERIAL LOZA · COLOR BLANCO ·



CÓD.: 20008592 | STOCK: 230 UDS.
DISPONIBLE EN LIMA Y SUR DE PERÚ





® \$/89 %

CÓD.: 20009338 | STOCK: 100 UDS. DISPONIBLE A NIVEL NACIONAL



**DOMINGO** 

**GRAMA** 



París, la ciudad de las Olimpiadas 2024

N° 8053

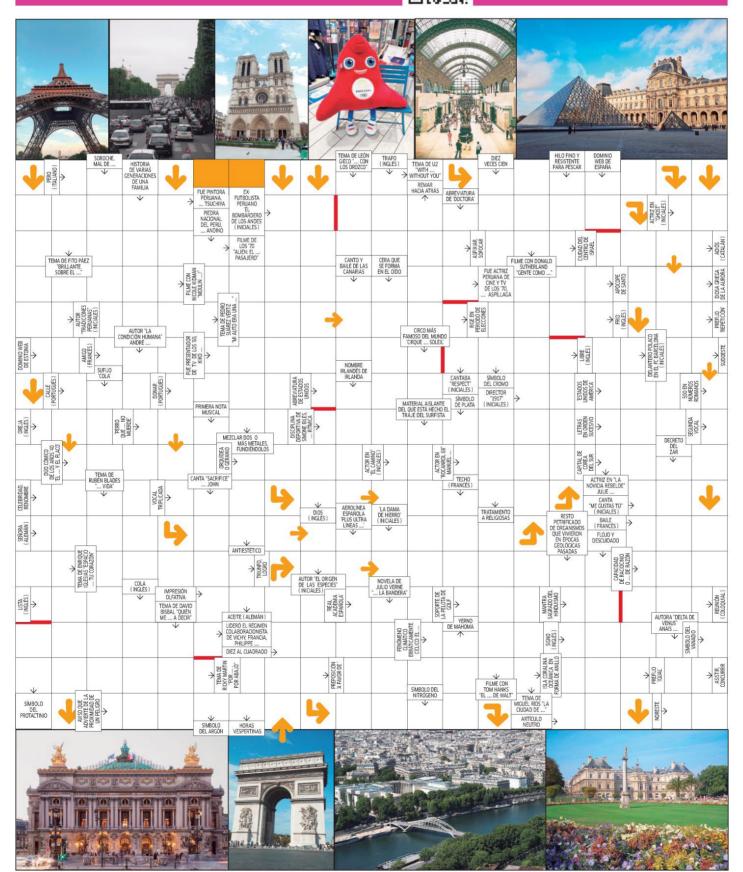

## La República | La Contra

Domingo, 4 de agosto del 2024









**BALANCE.** Desde que empezó a operar el 1 de mayo de 2010. el Corredor Metropolitano ha facilitado el transporte en la ciudad, pero, con el paso del tiempo y por la falta de unidades, la calidad de su servicio ha ido decayendo. En este reportaje gráfico señalamos algunas de sus deficiencias más notorias.





**1. ALARMA.** Estación Canaval y Moreyra. Las puertas no se cierran a pesar de que ha partido el bus.

**2. SIN ESPACIO.** El Metropolitano recibe a 200.000 usuarios por día. Van pegados unos con otros.

 TIEMPO PERDIDO. El servicio expreso es r\u00e1pido, pero la espera del bus puede durar una hora.

 DESORDEN. Ya no se ve personal que oriente y controle a los usuarios.

 COSTO. El último incremento de precio se dio en febrero. El medio pasaje se ajustó a S/1.60.